

San José, Costa Rica VIERNES 30 de agosto del 2024

www.nacion.com

#### HOY EN EL EDITORIAL

Marcha por la educación

Las universidades deben contar con los recursos necesarios para cumplir su misión, pero no son el sector más afectado por el recorte del presupuesto educativo. P. 26



Cuestionan alegato del Minae de que permisos de tala estaban en orden P.4



# Inspección 'in situ'

85% del terreno corresponde a humedales; Policía Judicial encontró materiales de relleno

# Daño ambiental

Al menos 4,6 hectáreas contienen bosque, pero los peritos hallaron mucha deforestación en el sitio

# De tierra y lastre

Estudio también detectó apertura de un camino de 223 metros en la zona marítimo-terrestre



Ariel Rodríguez anotó el gol con el que los morados vencieron, anoche, al Municipal de Guatemala y amarraron el liderato del Grupo D de la Copa Centroamericana. MAYELA LÓPEZ



SEÑALA PRESIONES PARA REMOVERLA P. 7

# Directiva de CCSS denuncia 'persecución' del Gobierno

Consejo de Gobierno abre nuevo proceso a sindicalista que había suspendido ilegalmente

# ALEGA DILEMA ÉTICO P. 8

# Astrid Fischel renuncia a Consejo de Educación

Objeta reducción de presupuesto social y de recursos para educación pública

NICARAGUA P. 23

# Rosario Murillo, la 'bruja' que odia a la Iglesia

Diario 'La Prensa' reseña las polémicas prácticas de la vicepresidenta

# Participe en el foro de sostenibilidad y reducción del impacto ambiental

Irene Rodríguez

irodriguez@nacion.com

¿Cómo apuntar hacia un país más sostenible y con un desarrollo con menor impacto ambiental? Esa es una de las preguntas que busca responder el Foro de Sostenibilidad 2024: Forjando un futuro justo y sustentable, organizado por La Nación.

El evento se realizará hoy viernes, de 9 a. m. a 11:30 a. m. Usted podrá participar y conocer experiencias de representantes de los sectores público y privado, y de organizaciones no gubernamentales.

También se escucharán voces de la industria, los bancos, la ciudadanía y los centros de salud.

Se conocerá, por ejemplo, sobre hospitales verdes y sostenibles en Costa Rica, tema que expondrá Adriana Romero, directora administrativa del Hospital Nacional de Niños (HNN) y coordinadora de Sostenibilidad.

De la empresa privada, Silvia Chaves, presidenta de la empresa Florex, comentará sobre su éxito con la estrategia de sostenibilidad. Entretanto, Marianela Ureña, gerenta de Comunicación de Arcos Dorados, se referirá a la receta para el futuro de McDonald's, con el tema "Cambiando un poco, cambiamos mucho".

Las fundaciones e instituciones públicas también tendrán su espacio. Karina Zeledón, directora de Calidad de Vida de la Defensoría de los Habitantes, pondrá sobre la mesa el tema "Cambio climático y derechos humanos en



sostenible y competitivo. El evento se realizará hoy, de 9 a. m. a 11:30 a. m. En la foto, un conversatorio de la edición pasada. ALONSO TENORIO

Costa Rica".

Por su parte, Silvia Chaves Herra, directora de Sostenibilidad del Banco Nacional (BN), contará cómo la banca puede ser un motor para un futuro justo y sostenible.

En tanto, Luis Miguel Ara-

ya, gestor de proyectos ambientales de la Fundación Aliarse, detallará la forma en que esta organización desarrolla proyectos inclusivos.

¿Cómo participar? Para unirse a este foro, puede inscribirse en el siguiente enlace: https:// bit.ly/4cCS6pr

El evento se va a transmitir en tiempo real este viernes, de 9 a. m. a 11:30 a. m. Se puede seguir a través de este enlace: https://youtube.com/live/NYlc-VjODoYA?feature=share

El Foro de Sostenibilidad, en su tercera edición, es organizado por La Nación, con la participación del Banco Nacional y el patrocinio de Bakertilly, Grupo Numar, Arcos Dorados, Florex, Nestlé y Coca-Cola. ■

# HACE 50 AÑOS, 30 DE AGOSTO DE 1974

# Turrialbeños piden nuevo colegio

Redacción. Entidades comunales de Santa Cruz de Turrialba se han organizado para que el Ministerio de Educación Pública les conceda la creación de un colegio. No han especificado qué tipo de institución quieren, pero por las conversaciones parece ser un centro para la enseñanza superior, donde puedan continuar sus estudios los jóvenes que terminan el sexto grado. Dirigentes de la comunidad piden al gobierno brindarles ayuda como la que reciben otras zonas en educación.

### 8.000 partes de tránsito mensuales

Redacción. El promedio mensual de partes de tránsito, por diferentes infracciones, solo en el área metropolitana, alcanza la suma de 8.000, informó la Dirección General de Tránsito. La entidad agregó que, entre ellos, hay 370 vehículos detenidos, 580 choques, 1.280 placas retiradas, 85 atropellos, 142 denuncias, 35 colisiones, 16 daños a la propiedad, 80 vuelcos, ocho muertos en accidentes de tránsito, 120 licencias retiradas por estar vencidas y 5.320 partes por otras infracciones.

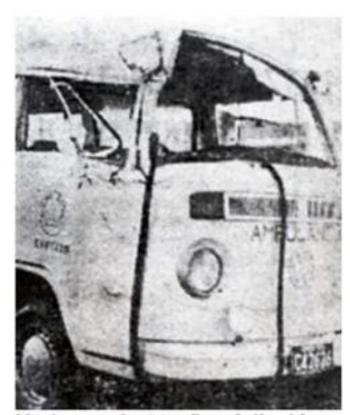

Un joven de 20 años falleció en una ambulancia de la CCSS, que sufrió un accidente. LN

# Nevada atrapó a 700 personas en Perú

PARA MÁS DATOS HISTÓRICOS SIGA EN

FACEBOOK Y TWITTER A LN.ARCHIVO

Cusco. Con la intervención de helicópteros y otros vehículos de rescate, 700 personas pudieron ser retiradas luego de que los 32 automotores en los que viajaban quedaran bloqueados unos 100 kilómetros al sur de Cusco, Perú, debido a una intensa nevada que cayó y alcanzó un metro de alto, según informó la Defensa Civil del país. La persistente nevada cayó sobre casi toda la provincia de Espinar durante dos días seguidos, mientras la temperatura llegaba hasta los 15 grados bajo cero.

### Pronóstico del tiempo

## Día caluroso y nublado

Se prevé una mañana calurosa y nublada, y, por la tarde, lluvias ocasionales en las costas de Limón y precipitaciones dispersas a lo largo de las regiones del Pacífico.

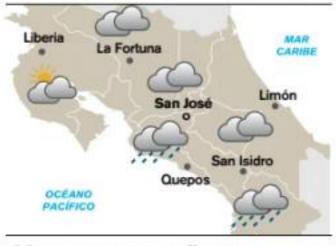

### Mareas para mañana

| SECTOR     | BAJA     | PIES  | ALTA     | PIES |
|------------|----------|-------|----------|------|
| Duntana    | 06:52 AM | 1,81  | 1250 AM  | 7,06 |
| Puntarenas | 07:26 PM | 1,15  | 01:07 PM | 7,58 |
| Callita    | 06:32 AM | 2,43  | 1226 AM  | 7,41 |
| Golfito    | 07:06 PM | 1,71  | 12:44 PM | 7,84 |
| O          | 06:46 AM | 292   | 12:42 AM | 7,74 |
| Quepos     | 07:19 PM | 229   | 1258 PM  | 8,17 |
| Golfo de   | 06:17 AM | 2,2   | 12:12 AM | 7,02 |
| Papagayo   | 0655 PM  | 1,71  | 1232 PM  | 758  |
| 1 lands    | 04:46 AM | -0,09 | 11:13 AM | 0,21 |
| Limón      | 02:00 PM | 0,14  | 09:51 PM | 1    |

# CONTÁCTENOS

Central: 4107-1717

Horario: lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Apdo. postal: 10138-1000

San José Costa Rica Dirección: Llorente de Tibás, 400 metros este del cruce.

Servicio al cliente: 4107-1717

WhatsApp: 6118-5710

e-mail: sac@nacion.com

Horario: lunes a viernes de 7:00am a 3:00pm, sábados v domingos de 7:00am a 1:00pm

Ventas de Publicidad: 4107-1717

WhatsApp: 6420-2118

e-mail: publicidad@nacion.com

Horario: lunes a viernes de 8:00am a 6:00pm y sábados de 8:00am a 1:00pm Todobusco (Clasificados): 4107-1717 WhatsApp: 6478-2411

> Editado por Grupo Nación GN, S.A. Derechos reservados



El papel de este

de bosques

periódico procede

Efemérides

SALE: 05:27 a.m. SE PONE: 05:46 p.m. FUENTE: INSTITUTO METEOROLÓGICO DE COSTA RICA

# EL PAÍS

www.nacion.com
Esteban Oviedo,
editor de Política
eoviedo@nacion.com

7 33.7

→ Vanessa Castro y otros diputados critican aspiración del exjerarca del MOPT

Aarón Sequeira

aaron.sequeira@nacion.com

La mayor parte de los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) considera que el exministro de Obras Públicas y Transportes Luis Amador quería utilizar a esta agrupación política como un taxi electoral, para ser candidato a la Presidencia de la República, sin tener trayectoria con la bandera rojiazul.

"Amador quería entrar por la cocina, que la mesa estuviera servida, el plato servido, y que se le diera con cuchara grande. Eso no se vale. Simplemente, un grupo importante de asambleístas le dice que no, pero no quiere hacer procesos, recorrer calles, ni ir a embarrialarse. Ese es el problema, lo quiere todo gratis", aseguró la diputada Vanessa Castro.

Un criterio similar tienen Melina Ajoy, Alejandro Pacheco y Carlos Felipe García, quienes consideran bastante claro que el exministro de Rodrigo Chaves quería meterse al partido e ir de una vez por la candidatura, sin respetar los requisitos y procesos.

El lunes, se dio a conocer una carta firmada por 30 asambleístas del PUSC (el 41% de la Asamblea Nacional socialcristiana) que rechazaron levantar el requisito de cuatro años de militancia que impide a Amador postularse a la candidatura presidencial en el 2026. De inmediato, el exministro dijo que buscará otra opción.

Los delegados consideraron que Amador se manifestó de forma ofensiva, al decir que su motivo para postularse con la Unidad es su falta de recursos económicos. También, advirtieron de que existe una investigación judicial en su contra.

Amador concretó su militancia en el PUSC el 24 de junio, al pagar las cuotas de un año por adelantado.

"De entrada, tenía la intención de ser candidato, era su pretensión, pero el partido tiene procesos internos. Si uno quiere ser candidato a una alcaldía, diputación o la Presidencia, tiene que respetar los procesos, cumplir los requisitos y uno de ellos es la militancia", comentó Ajoy.

Carlos Felipe García también criticó que Amador dijera que utilizaría el PUSC por ser un partido con estructura y experiencia en campañas.

"Evidentemente, don Luis desconocía los procesos internos, cómo se renuevan las estructuras, no pensando solo en diputaciones, sino también en alcaldías. Se requiere un proceso, que las personas sean responsables y comprometidas con el partido", apuntó.

Alejandro Pacheco enfatizó en que, al tomar la decisión

# 'Amador quería entrar por la cocina y que la mesa estuviera servida'

> Legisladores de la Unidad consideran que el exministro buscaba usar partido como un taxi



Vanessa Castro (de pie) fustigó la intención de Luis Amador de querer postularse a la presidencia con el Partido Unidad Social Cristiana sin cumplir el requisito de cuatro años de militancia. A su lado, en la foto, la diputada Daniela Rojas. MAYELA LÓPEZ

de irse corriendo después de la posición de 30 asambleístas, no queda duda de que Amador quería utilizar la agrupación política como un taxi.

Desacuerdo. Tres diputados del PUSC objetaron el pronunciamiento de los 30 asambleístas. Se trata de Leslye Bojorges, Horacio Alvarado y Carlos Andrés Robles.

"No comparto ninguna acción que excluya la participación de personas en nuestro partido. No es un tema de Luis Amador, es un tema de principios de participación democrática. Sin embargo, ahora debemos abocarnos al fortalecimiento de nuestro partido, a incorporar a más personas y a fortalecer los liderazgos socialcristianos a lo largo y ancho del país", afirmó Bojorges.

Para Alvarado, el pronunciamiento de los asambleístas fue precipitado, dijo que la agrupación debe mantener las puertas abiertas para cualquier ciudadano costarricense. Alegó que, si bien Amador es investigado por la contratación para la pista de rodaje del aeropuerto de Liberia, "no tiene ningún problema legal".

El puntarenense Carlos Andrés Robles consideró que personas que ocupan cargos en el comité ejecutivo, como Juan Carlos Hidalgo, deben renunciar de inmediato si pretenden postularse a alguna candidatura. "Ellos no pueden cerrarle la puerta a una persona que quiera venir a hacer grande este partido", dijo.

Acusó al presidente del partido, Juan Carlos Hidalgo, de gestar la carta que difundieron los asambleístas. "Es egoísmo de don Juan Carlos, quien pretende ser el único candidato. Para mí, Hidalgo RESPETO

SI UNO QUIERE SER CANDIDATO A UNA ALCALDÍA, DIPUTACIÓN O LA PRESIDENCIA, TIENE QUE RESPETAR LOS PROCESOS, CUMPLIR LOS REQUISITOS Y UNO DE ELLOS ES LA MILITANCIA".

# Melina Ajoy

Diputada del PUSC

deber renunciar hoy, si quiere ser candidato", acotó Robles.

El presidente partidario ha evitado contestar si aspira a ser candidato.

Con una posición más neutral se manifestaron la jefa de la fracción, María Marta Carballo, y la alajuelense Daniela Rojas. Carballo dijo que, aunque no comparte la forma en que actuaron los delegados, la respeta y cree que el PUSC tiene bases sólidas para escoger

la candidatura presidencial a través de un proceso democrático, abierto y participativo.

"El PUSC es un partido que se ha nutrido, a lo largo de su historia, con muchos líderes, incluso de diferentes trayectorias y, en muchas ocasiones, el partido ha permitido la participación de esas personas; por eso me parece que lo actuado es precipitado y debió pasar por un análisis más amplio de todos los líderes y partidarios", indicó Carballo.

Daniela Rojas apuntó que respeta la decisión de los asambleístas y que, más allá de cualquier candidato, el partido debe enfocarse en construir y unir esfuerzos para volver a ser gobierno. "La Unidad siempre ha tenido candidatos de muy alto nivel y personas muy valiosas que vienen aportar en la construcción de una mejor Costa Rica", dijo.

ESTUDIOS REBATEN ALEGATO DE MINAE DE QUE PERMISOS DE TALA ESTABAN EN ORDEN

# Peritajes del OIJ confirman la presencia de bosque y humedales en fincas de Pacheco Dent

#### Natasha Cambronero y Yiren Altamirano B.

natasha.cambronero@nacion.com

Tres peritajes realizados por expertos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmaron que las dos fincas del empresario Allan Pacheco Dent, donde el Ministerio Público sospecha que se realizó una tala ilegal, en el Caribe sur, están cubiertas en un 85% por humedales.

Además, al menos 4,6 hectáreas contienen bosque. Esas dos características hacían imposible que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) otorgara una autorización para talar bajo la modalidad de inventario forestal, en la cual se requiere que no exista bosque, según un decreto del 2014. No obstante, el Sinac concedió el permiso a Pacheco Dent.

La defensa legal del empresario intentó sin éxito dejar sin efecto los peritajes del OIJ, los cuales corroboraron que, además, se abrió un camino de 223 metros dentro de la zona marítimo-terrestre (ZMT).

En reiteradas ocasiones, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, han negado que existan irregularidades en el otorgamiento del permiso de tala.

En conferencia de prensa, el 17 de julio anterior, por ejemplo, el mandatario interrumpió a Tattenbach y dijo: "Pero póngalo así, muy fácil, señor ministro, estaba todo en orden de acuerdo a la ley". De inmediato, este aseguró que sí. "¡Diay! que investigue la Fiscalía", respondió entonces el mandatario.

Tres condiciones. A solicitud de la Fiscalía Agraria
Ambiental, la Sección de
Biología Forense, del Departamento de Laboratorios de
Ciencias Forenses del OIJ,
emitió el dictamen pericial
N.º DCF: 2024-00802-BIO el
pasado 3 de julio, donde se
determinó por qué al menos
un 85% del área cuestionada
corresponde a humedal.

El documento explica que ese porcentaje de tierras cumple con las tres características necesarias para declarar dicha categoría: suelos hídricos, condición hídrica y vegetación hidrófila.

El dictamen también anota que la "zona en cuestión no se encuentra dentro del Inventario Nacional de Humedales".

Paso de maquinaria pesada. "La zona es abierta, se encuentra muy deforestada, se > Hallan apertura de camino de 223 metros en zona marítimo-terrestre



Detalle de la zona marítimo-terrestre de una zona boscosa parcialmente cambiada en una propiedad cerca del Refugio Gandoca-Manzanillo, en el Caribe sur. cortesía grupos ambientalistas del caribe sur



visualizan zonas con material mos y Jos de relleno, especialmente don- Arias, qui

de relleno, especialmente donde aparenta serán los caminos o calles; otras zonas se encuentran totalmente limpias por el paso de maquinaria pesada, como podría ser un tractor o una oruga, ya que se visualizan huellas", añadieron los peritos.

En el informe, de ocho páginas, los expertos consignaron que, con un margen de confianza del 95%, la mayoría de las 15,2 hectáreas de estas fincas corresponde a humedales.

A esa conclusión llegaron los peritos Rodolfo Vargas Ramos y José Alfredo Fonseca Arias, quienes visitaron las fincas de Pacheco Dent, a mediados de mayo, en compañía de personal del Ministerio Público y la Fuerza Pública.

La Ley de Conservación de la Vida Silvestre, en su artículo 98, sanciona con pena de prisión de uno a tres años a quien, sin previa autorización del Sinac, "drene, seque, rellene o elimine lagos, lagunas no artificiales y los demás humedales, declarados o no como tales".

El OIJ realizó las pericias mediante visitas in situ, a mediados de mayo anterior. Los peritajes forman parte de las pruebas con que la Fiscalía Adjunta Agraria Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción sostienen que el Sinac otorgó, de manera ilegal, un permiso para talar 29 árboles en las dos fincas colindantes (7-48141 y 7-59699).

Esas dos propiedades están a nombre de la sociedad anónima Playa Manzanillo, cuyo representante legal es Pacheco Dent, a quien el Ministerio Público no solo investiga por este aparente permiso irregular, sino también por las fiestas que jerarcas del gobierno celebraron en una finca de su familia y por sus visitas a la Casa Presidencial.

Sí era bosque. Otro informe de la Sección de Biología Forense del OIJ concluyó que la zona talada sí correspondía a bosque. El dictamen N.º DCF: 2024-00801-BIO detalla que el área de la vegetación con estructura de bosque es de aproximadamente 4,6 hectáreas, cifra superior al mínimo requerido para considerar que existe un bosque, que es de dos hectáreas, según el artículo 3, inciso d9, de la Ley Forestal.

"El valor de cobertura vegetal promedio de las parcelas es de un 88,66% tomando en cuenta todas las parcelas muestreadas; mientras que el valor mínimo aceptado por la Ley Forestal es del 70%", agregaron en ese documentos los peritos judiciales Guillermo Thiele Mora, Jorge Carmona Rodríguez y Rodolfo Vargas Ramos.

Los peritos corroboraron, además, que los bosques de estas fincas están incluidos en el mapa de cobertura de bosque Fonafifo 2000. Esa inclusión conlleva que, como medida preventiva, se restrinja la corta de árboles en zonas boscosas, de acuerdo con el decreto N.º 31332-Minae-MP y las resoluciones administrativas Sinac-DS-987 y Sinac-DS-164.

Los expertos llegaron a esos hallazgos tras visitar las fincas. En todas las inspecciones, hubo fiscales del Ministerio Público y efectivos de la Policía estatal.

Tampoco se hubiera podido talar estos árboles si los terrenos estuvieran dentro de los límites del Refugio Gandoca-Manzanillo, tal como ordenó la Sala IV desde hace cinco años.

La Ley Forestal prohíbe, en su artículo 1, "la corta o el aprovechamiento de los bosques en parques nacionales, reservas biológicas, manglares, zonas protectoras, refugios de vida silvestre y reservas forestales propiedad del Estado". Y el inciso c) del numeral 19 especifica que, en terrenos cubiertos por bosque, no se permite cambiar el uso del suelo.

Pacheco Dent solicitó el permiso de tala con el objetivo de construir un camino público de 1,2 kilómetros de largo y 14 metros de ancho, que después Pacheco Dent ofreció donar a la Municipalidad de Talamanca, según consta en la solicitud del permiso forestal.

Bajo la causa N.º 24-000003-1851-PE, el Ministerio Público investiga los presuntos delitos de falsedad ideológica, prevaricato, influencia en contra de la Hacienda Pública, cambio de uso de territorio de bosque, apertura de trocha en terrenos con bosque y drenaje de humedal.

Cinco personas figuran como imputadas: el empresario Allan Pacheco Dent, una regente forestal de apellidos Camacho Calvo; dos funcionarios del Sinac, apellidados Campbel Lindo y Salas Rojas, y la administradora del Refugio, de apellidos Cruz Torres.

Camino dentro de ZMT. Por otra parte, un dictamen de la Sección de Ingeniería Forense del OIJ es el que detectó que existe un camino de 223 metros construido dentro de la zona marítimo-terrestre (ZMT).



Figura 5: Área inspeccionada, Ubicación de elementos Provección CRTM05

En esta foto aérea, se ven el lugar donde se generó la tala, el sector de la ZMT donde se cortó vegetación menor, y el camino construido en las fincas de Pacheco. DICTAMEN PERICIAL N.º DCF: 2024-00525-ING

Se trata del informe N.º DCF: 2024-00525-ING, del 13 de junio del 2024.

Dos peritos llegaron ese hallazgo a través de una medición topográfica del lugar, con ayuda de fotografías aéreas captadas con un dron. La inspección detectó que, en las fincas de Pacheco Dent, existe "un camino con superficie en tierra y algunos sectores con lastre, con un ancho promedio de 3,5 metros y una longitud de 967 metros".

En una área de 8,5 hectáreas, encontraron "rastros por la corta de árboles, tocones (el tronco que queda en el suelo cuando se corta un árbol) y movimientos de tierra producto de la misma labor". En otra zona más pequeña, de 1,28 hectáreas, ubicada dentro de la ZMT, observaron "vegetación menor cortada producto de socola".

En ese dictamen, los peritos Álvaro Rojas Porras y Harley Chacón Núñez determinaron que las propiedades inspeccionadas se encuentran fuera de la delimitación de Gandoca-Manzanillo, pero "dentro del área que fue contemplada en la Ley 9223 y en la cual se ordenó realizar un estudio para determinación de los espacios de bosque-humedal", a fin de realizar una nueva delimitación "para que no sean afectados".

Uno de los análisis también concluyó que las tierras se encuentran dentro del área de 188 hectáreas que la Sala Constitucional ordenó delimitar desde el 2019, para que se reincorporen dentro de los límites del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en el cantón de Talamanca.

Posteriormente, a solicitud de la defensa de Pacheco Dent, Rojas Porras emitió un nuevo dictamen ampliando el anterior y aclarando algunos aspectos. El 13 de agosto, en el informe N.º DCF: 2024-00760-ING, consignó que el sector del camino de 223 metros que está dentro de la ZMT no presentaba rastros de tala y que tenía una "composición mixta de tierra y lastre en algunos sectores" y, en otra área, vegetación.

Cuando se le consultó sobre la inclusión de esas fincas en



Foto del OIJ captada con dron. Muestra cómo una zona de 8 hectáreas fue talada, según la Fiscalía, de modo ilegal. DICTAMEN PERICIAL

DOCUMENTO

En el dictamen pericial N.º DCF: 2024-00802-BIO, la Sección de Biología Forense del Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses del OIJ, emitido el pasado 3 de julio, se dice por qué al menos un 85% del área cuestionada corresponde a humedal.

el Refugio Gandoca-Manzanillo, reiteró que estaban fuera de los límites, aunque varió la segunda parte y consignó que también estaba fuera del área que está contemplada en la Ley 9223, la cual fue declarada inconstitucional por la Sala IV, que ordenó delimitar de nuevo la zona para recuperar los terrenos con cobertura boscosa.

Ese peritaje contradice a otro informe que emitió el Sinac en el 2021, con un listado de las propiedades que debían reincorporarse dentro de los límites del Refugio e incluyó las fincas de Pacheco Dent.

Incluso, un grupo de ocho expertos del Sinac remitió al ministro de Ambiente, Franz Tattenbach Capra, un borrador de decreto para recuperar esas tierras desde mayo del 2023, pero a la fecha no lo ha firmado.

Además, desde hace más de dos años, la Procuraduría General de la República ordenó al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) iniciar los procesos legales para recuperar esas tierras llenas de árboles.

'No es suficiente'. El abogado

de Pacheco Dent, Guido Núñez Jarquín, intentó que estos peritajes no formaran parte del proceso y que se declarara una actividad procesal defectuosa; sin embargo, esta fue declarada sin lugar el pasado 5 de agosto, el mismo día que el juez Felix Castellón Ruiz, del Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, rechazó la solicitud de medidas cautelares contra los cinco imputados en este caso.

Núñez alegó que a su cliente se le violó su derecho de defensa y al debido proceso, porque se les informó de las inspecciones *in situ* solo 24 horas antes, espacio de tiempo en que no era factible presentarse con sus peritos.

Este fue un argumento que el juez Castellón desacreditó al decir que los peritajes "bien podrían acreditar, en grado de probabilidad, que el terreno donde se realizó la tala tiene la condición que impedía que se realizara la misma (sic)", es decir, que era bosque.

"No es suficiente con indicar que un plazo de 24 horas no es suficiente para hacer llegar un perito de parte, considerando que el regente forestal debe supervisar las actividades forestales en el fundo donde realizó el inventario forestal, máxime que la diligencia se extendió por varios días y no se aportó algún comprobante de las actividades que tuviese este profesional para demostrar la imposibilidad de presentarse", adujo el juez.

# PLN se solidariza con Ariel Robles por ataques 'agresivos e irrespetuosos' de Rodrigo Chaves

Aarón Sequeira

aaron.sequeira@nacion.com

El jefe de fracción de Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, declaró este jueves que los diputados de su partido se solidarizan con el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), frente a las "acciones agresivas e irrespetuosas" que el mandatario, Rodrigo Chaves, lanza en su contra por denunciar una presunta tala ilegal en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y una supuesta conexión de Casa Presidencial con los hechos.

Al final de su intervención durante la sesión solemne del plenario legislativo efectuada en Limón, en la sede del Caribe de la Universidad de Costa Rica (UCR), Izquierdo dijo que, a pesar de las diferencias políticas con el FA, es necesario pronunciarse porque no se vale que a ningún diputado "lo quieran ningunear, tratándolo mal".

"Esta fracción de Liberación Nacional jamás estará de acuerdo con ese tipo de actitudes", dijo.

En numerosas intervenciones públicas, tanto en San José como durante su gira por Limón, Chaves introduce las palabras "la loca de Gandoca" cuando rebate las denuncias de Ariel Robles sobre el permiso de tala otorgado al empresario Allan Pacheco Dent, conocido del mandatario.

El miércoles, además, el presidente de la República dijo que de la boca del legislador sale el mismo contenido que entra a una planta de tratamiento de aguas sucias y que, a la par de su curul, debería haber una planta de ese tipo.

Robles denunció las fiestas realizadas por jerarcas de gobierno y funcionarios de Casa Presidencial en una finca de la familia de Pacheco Dent, en Barva de Heredia. A principios de agosto, también advirtió de amenazas contra él y activistas ambientales de Talamanca por denunciar los presuntos delitos ambientales que se están cometiendo en el Refugio.

Una vez que Izquierdo terminó su intervención, Robles se acercó y le dio un abrazo, para agradecerle sus palabras de solidaridad. Para el jefe verdiblanco, la actuación del mandatario es inaudita.

Izquierdo dijo a La Nación, vía telefónica, que a pesar de las diferencias ideológicas que el PLN pueda tener con Robles, las acciones de Chaves han llegado a un extremo inaceptable y puntualizó que este comportamiento no solo se utiliza para atacar diputados, sino también a medios de comunicación que investigan acciones de funcionarios del gobierno, las universidades y el Poder Judicial.



El diputado Ariel Robles en la sesión solemne del plenario legislativo en Limón. A LEGISLATIVA

El vocero liberacionista también defendió públicamente a sus compañeros de fracción, Katherine Moreira Brown y Geison Valverde, quienes han sido objeto de los ataques presidenciales, con constantes referencias a las ausencias de estos en actos organizados por el gobierno en Limón, y burlas hasta de sus nombres.

'Pónganse a trabajar'. Por su parte, la jefa oficialista, Pilar Cisneros, empezó su intervención diciendo que les diría a los limonenses lo mismo que hace dos años les dijo a los puntarenenses: que dejen de soñar y se pongan a trabajar por sus proyectos provinciales, porque dijo que el gobierno no les iba a llegar a ofrecer nada.

En setiembre del 2022, Cisneros dijo que los puntarenenses tenían que aceptar el reto de "cambiar la pobreza por la riqueza, la desesperanza por las oportunidades, la violencia por la paz y las quejas por propuestas".

En su intervención de este jueves, en Limón, la oficialista dijo que, en vista del freno a la "ley jaguar" en la Asamblea, la fracción de Progreso Social Democrático (PPSD) apoyará la propuesta de María Marta Carballo, jefa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), para reformar la ley y permitir que la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) pueda hacer alianzas estratégicas para construir una marina y una terminal de cruceros.

Esa reforma advierte de que, para ello, se debe cumplir con los principios de concurso público fijados en la Ley de Contratación Pública.

Día de la Persona Negra. La sesión del plenario de este jueves se realizó en la provincia de Limón con motivo de la conmemoración del Día de la Persona Negra y de la Cultura Afrocostarricense, que se celebra el sábado 31 de agosto. ■

TRANSFERIDOS TAMBIÉN DOS JEFES DE SINAC

# Jerarca de Minae reubica por tiempo indefinido a encargada de humedales

#### Fernanda Matarrita Ch.

fernanda.matarrita@nacion.com

El jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), Franz Tattenbach, decidió trasladar de puesto a la funcionaria a cargo del Programa de Humedales del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), órgano adscrito a esa cartera.

En el oficio DM-705-2024, el ministro comunicó a Jacklyn Rivera Wong que a partir del 2 de setiembre se desempeñará, por tiempo indefinido, en la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad (Conagebio).

En el documento, el titular indicó a Rivera que la reubica bajo el argumento de necesidades del servicio público y con miras a realizar un uso racional y adecuado del capital humano con el que cuenta el Ministerio.

"En especial, se requiere dar apoyo con las articulaciones con los puntos focales de convenios nacionales e internacionales, con instituciones gubernamentales relacionadas con el quehacer de Conagebio y para seguimiento de la implementación a la Estrategia Nacional de Biodiversidad por parte de instituciones gubernamentales, entre otras. Se le traslada respetando su plaza en propiedad y los derechos laborales adquiridos", se lee en el oficio.

La carta justifica esta decisión invocando el Reglamento del Servicio Civil.

"Tal como se desprende de lo hasta aquí expuesto, el acto administrativo para su reubicación laboral, se respalda en normativa técnico-legal y jurisprudencia constitucional. Por lo que, no se encuentra en él ningún vicio o alteración que afecte su condición laboral en nuestra institución", agrega el oficio.

El cambio de puesto de la funcionaria consta en un documento con fecha del 26 de agosto, al cual tuvo acceso *La Nación*. La medida se toma poco más de un mes después que este medio informara de que Sinac "desapareció" 92 hectáreas de humedales del litoral de Talamanca.

La información detalla que en mayo anterior casi 92 hectáreas (ha) de humedales "desaparecieron" en un informe sobre la delimitación de estas áreas protegidas en la zona marítimo-terrestre (ZMT) del litoral de Talamanca, en el Caribe sur de Limón.

El área suprimida incluye una zona en disputa, donde personas particulares adquirieron terrenos inalienables, que forman parte del patrimonio natural del Estado.

El artículo explica que, en junio del 2021, dos funcionarios del Sinac emitieron un primer informe donde consignaron que había 165,12 ha de humedales en el litoral de Talamanca. Eso otorga un alto grado de protección a sus ecosistemas, explicaron.

No obstante, tres años después, este mismo órgano del Minae desacreditó aquel estudio y redujo el área de humedales a 73,43 ha (44% menos) en un segundo informe divulgado meses atrás. En este documento, argumentó que por un aparente error se incluyeron "propiedades que se encuentran inscritas ante el Registro de la Propiedad del Registro Nacional, las cuales no forman parte del patrimonio natural del Estado".

Dos traslados más. A inicios de mes, según supo *La Nación* este jueves, el ministro también realizó el traslado de dos ingenieros en cargos de jefaturas del Sinac.

Uno fue el caso de Mario Coto, quien era director técnico de la Secretaría Ejecutiva y fue transferido a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), también en calidad de director técnico y "por tiempo indefinido".

Entretanto, Juan José Jiménez, coordinador del Departamento de Participación Ciudadana y Gobernanza, quien se desempeñará en el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo). ■



La funcionaria trabajará en la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad (Conagebio) a partir del 2 de setiembre. JOHN DURÁN



Para este viernes, se tiene previsto que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, entregué en la Asamblea Legislativa el Presupuesto Nacional correspondiente al 2025. MARVIN CARAVACA

DEBE GIRAR ¢62.130 MILLONES MÁS A PROGRAMAS SOCIALES EN EL 2024

# Sala IV da prórroga a Acosta para completar presupuesto de Fodesaf

Ministro solicitó a 24 instituciones revisar y priorizar sus gastos

### Lucía Astorga

lucia.astorga@nacion.com

La Sala Constitucional concedió un mes de prórroga al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, para cumplir la orden de restituir ¢62.130 millones que fueron recortados al presupuesto del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) del 2024, el cual financia programas como las becas Avancemos, la Red de Cuido y bonos de vivienda.

Los magistrados acogieron una solicitud de Acosta. de dar un periodo adicional, "a fin de que el Ministerio de Hacienda someta a conocimiento de la Asamblea Legislativa la modificación y adición presupuestarias correspondientes, debiendo girar los recursos, sin demora, una vez autorizados, para dar cumplimiento a la orden impartida en la sentencia indicada", menciona la resolución 2024-024659, del 27 de agosto.

La sentencia original, dictada el 30 de julio, otorgó al jerarca un mes, a partir de la comunicación del fallo, para cumplir con lo instruido. Este plazo se extingue al finalizar agosto.

El 40% del dinero ya fue incorporado en el V presupuesto extraordinario del 2024, que se encuentra en trámite en el plenario de la Asamblea Legislativa. La modificación contempla transferencias por ¢25.055 millones para Fodesaf.

Los restantes ¢37.075 millones deben ser incluidos en una nueva modificación presupuestaria.

Consultado sobre cuando se enviaría al Congreso esta propuesta, el ministro se limitó a decir que, con el nuevo plazo otorgado, "estaremos acomodando de mejor manera los recortes a las diferentes instancias del presupuesto, para cumplir con la resolución de la Sala Constitucional".

Pidió recortes. El 6 de agosto, el jerarca solicitó a 24 instituciones revisar y priorizar sus gastos, con el fin de reducir el presupuesto de este año por un monto indicado por Hacienda. A nivel individual, el mayor recorte lo sufriría el Ministerio de Educación Pública (MEP), ya que se le urgió eliminar ¢12.157 millones de sus partidas.

No obstante, la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, envió esta semana al Congreso una nota en la que transmitió "la urgente necesidad" de atender un "problema de falta de contenido económico" en la subpartida de suplencias, tras un aumento significativo en el número de incapacidades registradas durante los últimos años.

Para enmendarlo, pidió incrementar en ¢1.900 millones una subpartida del presupuesto del MEP, para cubrir los salarios de 8.000 funcionarios suplentes, mayoritariamente docentes.

Para cubrir la totalidad de los recursos, Educación planteó recortar ¢1.400 millones de las cotizaciones del Estado para las pensiones del Régimen de Capitalización Colectiva, manejado por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. Los ¢500 millones restantes provienen de fondos destinados para el alquiler de equipo de cómputo

Los legisladores acordaron convertir el plenario en comisión para presentar una moción que permita cambiar el origen de los recursos.

En la sentencia de julio, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado por cinco diputados del Frente Amplio y ordenó a la cartera de Hacienda girar el dinero que por ley corresponde a Fodesaf.

Los altos jueces determinaron que el gobierno incumplió
al no transferir la totalidad de
los dineros correspondientes
al 20% de lo recaudado por el
impuesto sobre el valor agregado (IVA) y que dicha actuación lesiona las posibilidades
de hacer efectivos los derechos
fundamentales de las personas beneficiarias de los recursos, muchas de ellas niñas y
niños, adolescentes y personas
adultas mayores en situación
de riesgo o desamparo.

Por tanto, concluyeron que esta desprotección es un claro y evidente incumplimiento del mandato constitucional.

Para hoy se prevé que el ministro presente a la Asamblea el Presupuesto Nacional 2025. Los diputados deberán dirimir el diferendo entre los rectores de las universidades públicas y el Poder Ejecutivo, sobre el monto de los recursos a girar al Fondo Especial para la Educación Superior. ■ CONSEJO DE GOBIERNO ABRE PROCESO A MARTHA RODRÍGUEZ

# Sindicalista denuncia más presión para que deje Directiva de Caja

Llama 'persecución política' a maniobras del Ejecutivo, pero no dimitirá, dice

### Ángela Ávalos R.

aavalos@nacion.com

La representante sindical en el bloque de los trabajadores de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Martha Rodríguez, denunció ayer lo que califica como un nuevo intento del gobierno por removerla del puesto.

En un video compartido por la oficina de prensa de la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca), Rodríguez califica de "persecución política y terrorismo de Estado" el proceso al que ha estado sometida en los últimos dos años.

"Soy la última representante de la anterior Junta Directiva en la CCSS. (...) Me acaban de notificar otro nuevo procedimiento con la finalidad de que renuncie al puesto. A mí me nombraron los trabajadores y yo no voy a renunciar por el hecho de que a ellos les incomodan mis posiciones a favor del pueblo costarricense y de la Caja", dijo Rodríguez en su mensaje.

La representante no detalló los hechos que dieron origen al nuevo proceso de investigación. Se intentó conversar con ella, pero no fue posible.

En diciembre del 2022, la sindicalista estuvo entre el grupo de cinco miembros de Junta Directiva suspendidos por el Consejo de Gobierno por un presunto conflicto de interés al aprobar un aumento salarial para los empleados de la entidad.

El aumento en cuestión fue aprobado el jueves 8 de setiembre del 2022 por siete de los nueve integrantes de la Junta Directiva de la CCSS.

El incremento de entre ¢7.500 y ¢8.500 mensuales fue a la base salarial de más de

63.000 funcionarios, con efecto retroactivo hasta el 2020.

En aquel momento se argumentó que se trataba de un alza aprobada en el 2020 que quedó congelada con la llegada de la pandemia.

Por esta causa también fue destituido el anterior presidente ejecutivo de la CCSS, Álvaro Ramos, el 17 de setiembre del 2022.

El 27 de junio del 2023, la Sala IV anuló la suspensión de los directivos al resolver cuatro recursos de amparo; tres fueron interpuestos por José Luis Loría, representante del cooperativismo en aquel momento, y por Rodríguez.

Los otros tres directivos suspendidos eran Maritza Jiménez (representante del solidarismo), Carlos Salazar (del Estado) y Jorge Arturo Hernández (bloque patronal).

**Única en bloque laboral.** Solo Rodríguez sigue en su puesto en el bloque laboral, pues todos los demás ya salieron de



Martha Rodríguez es la última representante de la anterior Junta Directiva de la CCSS que se mantiene en el puesto. MAYELA LÓPEZ

la CCSS: Hernández renunció en diciembre del 2022; Salazar, en octubre del 2023, y Loría en junio anterior.

Por su parte, Jiménez fue destituida por decisión del Consejo de Gobierno este 24 de junio.

Rodríguez dice no estar dispuesta a ceder a las pretensiones del Ejecutivo de sacarla del máximo órgano de decisión de la Caja.

"No le tengo miedo al gobierno, llevaré esto hasta las últimas instancias", aseguró en su mensaje, al tiempo que dijo que, cuando termine en el Consejo de Gobierno, irá a las instancias judiciales para demostrar que ha sido víctima de persecución política.





"Es preocupante, ya que afecta el equilibrio del Régimen de Capitalización Colectiva", dijo Jupema. RAFAEL PACHECO

PEDIRÁ ACLARAR ESTA 'DECISIÓN UNILATERAL'

# Jupema inquieta por idea de Müller de bajar fondos a pensión de docentes

Junta sostuvo que perjudica derecho de pensión de 82.000 afiliados al régimen

#### Lucía Astorga

lucia.astorga@nacion.com

La Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) expresó preocupación por la propuesta de la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, de recortar ¢1.400 millones al presupuesto destinado a pagar las cotizaciones del Estado para las pensiones de docentes del Régimen de Capitalización Colectiva (RCC).

Los recursos se destinarían a financiar el pago de salarios de 8.000 funcionarios suplentes del Ministerio de Educación Pública (MEP), este año. El aporte estatal equivale a un 1,57% de cada salario.

"Es preocupante, ya que genera una afectación al equilibrio del RCC, al dejar de recibir el aporte estatal.

"Además, perjudica directamente el derecho de pensión de 82.000 afiliados al régimen, por cuanto la pensión se otorga con base en el aporte tripartito. Al existir ausencia o reducción del aporte Estatal, de igual manera se reducirá el monto de pensión que le corresponda al trabajador de la educación, con el agravante de que no podrían acceder a la pensión ante el faltante de cuotas", indicó la Jupema a La Nación.

La Junta no estaba enterada de la idea del Ministerio de Educación Pública (MEP) de recortar esta partida, por lo que solicitará "una aclaración sobre esa decisión unilateral".

El pasado martes, la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobó una moción, a instancias del MEP, para trasladar ¢1.400 millones a las cotizaciones a la subpartida de suplencias,

la cual recibirá otros ¢500 millones provenientes de los fondos destinados al alquiler de equipo de cómputo.

Los legisladores avalaron los movimientos, pero bajo el compromiso de abrir el plenario a comisión para presentar una nueva idea que permita cambiar el origen de los recur-SOS.

Si bien la moción fue presentada por el legislador José Pablo Sibaja, jefe de fracción del Partido Nueva República (PNR), la ministra respaldó la iniciativa, por medio del oficio DM-1173-2024, del 26 de agosto.

En la nota, la jerarca señala que se identificó "la urgente necesidad" de atender un "problema de falta de contenido económico" en la subpartida de suplencias, que se produjo por un aumento significativo en el número de incapacidades registradas durante los últimos años.

La Jupema señaló que estaba al tanto de que la institución tenía limitaciones presupuestarias "y que por ello gestionarían recursos nuevos para atender obligaciones, por lo que se esperaba un incremento de recursos, no un recorte".

De igual forma, aseguró que no ha tenido conversación alguna con el MEP respecto al tema. Desde el 7 de agosto, la Junta solicitó una audiencia con la Müller, sin que a la fecha se haya obtenido una respuesta.

Este periódico remitió preguntas a la cartera sobre el tema. El Ministerio solo respondió que "los asuntos presupuestarios requieren el abordaje de distintas direcciones", por lo que se procedería con la tramitación de las consultas.

Originalmente, el MEP planteó en el plan del V Presupuesto Extraordinario otro recorte de casi ¢593 millones en las cotizaciones del Estado a Jupema, porque el monto es "superior a lo proyectado para este año y se pueden rebajar recursos". ■

REBAJA EN PRESPUESTO SOCIAL LE GENERA 'DILEMA ÉTICO', DIJO

# Astrid Fischel renuncia al Consejo Superior de Educación

#### Fernanda Matarrita Ch.

fernanda.matarrita@nacion.com

Astrid Fischel, exministra y exvicepresidenta de la República, renunció al puesto que ocupaba en el Consejo Superior de Educación (CSE), por considerar que su participación en ese órgano "se ha visto dificultada debido a que el entorno político se ha distanciado progresivamente del enfoque social" que ha promovido por décadas.

Especificamente, la exjerarca señaló "la significativa y creciente reducción del presupuesto social, y en particular de los recursos asignados a la educación", lo que "compromete las posibilidades de un crecimiento económico equitativo".

Así lo manifestó en un texto compartido por Fischel y al que La Nación tuvo acceso, en el cual incluye parte del mensaje que dio a sus compañeros del Consejo, el 26 de agosto anterior.

Según indicó, desde el 5 de agosto le comentó a la ministra Anna Katharina Müller su decisión de renunciar, lo que formalizó al día siguiente, aunque la dimisión se hará efectiva el 15 de octubre. Su salida, apuntó, se vio motivada por "un dilema ético" y por la lenta recuperación de una cirugía reciente.

Fischel asumió su cargo en el Consejo en el 2022; la designación regía hasta el 2026.

Cambio influyó. En su carta, la también exjerarca de Cul-



Astrid Fischel (der.) dijo que le comunicó a la ministra Anna Katharina Müller su decisión de renunciar a inicios de agosto. MAYELA LÓPEZ

tura señaló que su decisión fue reforzada por acontecimientos recientes en el sector cultural.

La funcionaria mencionó el proyecto de ley que busca eliminar a la Junta Administrativa del Archivo Nacional y la sustitución del logo del Teatro Nacional, lo que, en su criterio, impacta negativamente las instituciones culturales señe-

"Como exministra de Cultura y profesional en Historia, conozco de primera mano la importancia de promover el diálogo en torno al quehacer cultural y la relevancia de salvaguardar nuestro patrimonio en todas sus manifestaciones, lo cual contempla la identidad distintiva de las instituciones adscritas al Ministerio de Cultura", escribió.

Por su parte, el Ministerio de Educación Pública (MEP) se limitó a confirmar la salida de Fischel.

"Ella informó de su renuncia esta semana y, respetuosos de su decisión, aceptamos", se apuntó, aunque según la exministra, su dimisión fue presentada desde inicios de agosto.

En enero pasado, dejó el puesto en el Consejo Superior de Educación el exministro Guillermo Malavassi, quien posteriormente fue sustituido por el exjerarca Manuel Antonio Bolaños.

Según la estructura del máximo órgano en materia educativa, dos de sus integrantes deben ser exministros de la cartera.

PARTICIPANTES CLAMARON POR MISMAS CONSIGNAS QUE EL MIÉRCOLES

# Marcha por la educación continuó este jueves en Cartago, Guanacaste y Limón

### Fernanda Matarrita Ch.

fernanda.matarrita@nacion.com

Mascaradas, música y bailes típicos acompañaron ayer a estudiantes, docentes y grupos sindicales que tomaron las calles de diversas regiones del país para manifestarse en favor de la educación y contra los recortes al presupuesto. Esta manifestación pacífica fue la continuación de la realizada el miércoles 28 de agosto en la avenida segunda, en San José.

Según se vio en imágenes compartidas por el Consejo Nacional de Rectores (Conare), decenas de personas caminaron con carteles en vías de Pérez Zeledón y Limón.

En Guanacaste, estudiantes y docentes de la sede regional Chorotega, de la Universidad Nacional (UNA), así como alumnos de la Universidad de Costa Rica (UCR) se unieron a la caminata.

Mientras, en Cartago, la manifestación la encabezaron integrantes de la Asociación Nacional de Educadores



Estudiantes de las sedes de UCR y UNA en Pérez Zeledón y Guanacaste se manifestaron. LN

y Educadoras (ANDE).

70 agrupaciones. La marcha del 28 de agosto tuvo como lema "Educación hoy, paz mañana", y reunió a representantes de 70 organizaciones, en cuenta delegaciones de universidades estatales, sindicatos, pensionados, federaciones estudiantiles y otros grupos.

Frente a la Asamblea Legislativa, los rectores de las cinco universidades públicas, acompañados por tres estudiantes de escuela, secundaria y educación superior, entregaron a Rodrigo Arias, presidente legislativo, el denominado Pacto Nacional por la Educación.

documento plantea "avanzar, de forma progresiva, hacia un presupuesto para todos los niveles de educación pública equivalente al 8% del producto interno bruto (PIB), como lo manda la Constitución".

Además, se firmó un "diferendo constitucional" en el cual los rectores piden solucionar el conflicto con el gobierno por la definición del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2025.

Los participantes de la marcha del jueves alzaron la voz por las mismas consignas.

→ Marcha por la educación EDITORIAL, PÁG. 25







# canet

**PRESENTAN** 

¡Acompáñenos en la feria inmobiliaria más emocionante de **Costa Rica!** 

Con más de 15 años de experiencia. Estaremos listos para recibir a miles de visitantes, reuniendo a los mejores de la industria inmobiliaria, para que su familia pueda hacer realidad el sueño de comprar una casa, construir, remodelar, decorar o adquirir un terreno.

17·20 OCT



¡A tan solo 15 min. de la playa!

Venga a Expo Casa y participe en el sorteo de una espectacular quinta de 1.000m2 en Villa Avancari, en Colorado de Abangares, Guanacaste.

Patrocina



www.terra.cr · 7075-0400



Un evento de



**Patrocinan** 



























OBRAS EN GARABITO, GOLFITO, QUEPOS Y PALMARES DEBERÁN ESTAR LISTAS EN UN MÁXIMO DE 2 AÑOS

# Sala IV ordena a municipios y AyA construir plantas de tratamiento en 4 cantones

> Ciudadano reclamó 'derecho a ambiente sano y ecológicamente equilibrado'

#### Irene Rodríguez S.

irodriguez@nacion.com

Las municipalidades de Garabito, Golfito y Quepos, todos cantones de Puntarenas, así como Palmares, en Alajuela, en conjunto con el AyA, deberán realizar las acciones necesarias para garantizar una planta de tratamiento de aguas residuales y alcantarillado sanitario.

Para planificar las obras tienen 18 meses, de acuerdo con la orden emitida por la Sala Constitucional, al declarar parcialmente con lugar un recurso de amparo presentado por un ciudadano.

La Sala IV instruyó a los alcaldes y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) tomar "las medidas que corresponden, gestionen y coordinen la construcción de una planta de tratamiento de aguas negras y alcantarillado para las distintas localidades".

Las construcciones deberán estar finalizadas en un máximo de dos años.

Asimismo, deberán asignar en sus presupuestos las partidas necesarias para la construcción de ambos servicios. Con ese fin, suministra-



El AyA indicó que los proyectos para estos cantones ya tienen los diseños finales concluidos y las viabilidades ambientales aprobadas; sin embargo, actualmente, no hay fondos. MAYELA LÓPEZ

rán el detalle del presupuesto destinado y cronograma de actividades, para fiscalizar el cumplimiento de cada etapa.

De acuerdo con el recurrente, estas localidades fueron incluidas en el programa de saneamiento de zonas prioritarias. No obstante, este plan fue cancelado por el Ministerio de Hacienda y se eliminó el presupuesto destinado, situación que resta a los habitantes su "derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado".

Argumentos. El delegado de Hacienda respondió al alto tribunal que, en el 2019, se avaló un contrato de préstamo con el Banco KFW de Alemania para financiar el programa de saneamiento de zonas prioritarias.

La cartera estimó que era necesario que el AyA hiciera un plan de acción claro y preciso para acelerar el proceso, incluidos responsables y plazos de cumplimiento, que llevarían a resolver el problema de forma definitiva.

No obstante, las obras debieron iniciarse en julio del 2021, y las licitaciones serían publicadas hasta el segundo trimestre del 2023, lo que representaba un aumento en los costos. El funcionario de Hacienda dijo que se hizo caso omiso a reiteradas solicitudes del plan, por lo que, en agosto del 2023, el programa cesó.

Ante la medida, el representante del AyA indicó que la Presidencia Ejecutiva elaboraba una serie de análisis para buscar otras alternativas y que se defina una estrategia de financiamiento.

La Sala estimó que el Instituto no precisó una línea de acción "ni se desprende de la prueba aportada al expediente, qué desarrollo tiene el proyecto, si existiere, o qué acciones se han tomado, dirigidas a dar una solución a la falta de planta de tratamiento en los cantones de Palmares, Jacó (sic), Quepos y Golfito".

La Sala añadió que AyA no respondió a Hacienda ni ha planteado estrategias "y mucho menos empezado a construir las obras de infraestructura para el saneamiento de aguas residuales".

Avances. Palmares presenta una situación particular, pues un recurso de amparo anterior ya había obligado al gobierno local a disponer de una planta de tratamiento. Luego, en mayo del 2023, se acogió parcialmente una acción de desobediencia.

El municipio palmareño respondió a la Sala IV, a través de la arquitecta Silvia Carazo, encargada del departamento de Ingeniería Municipal. Ella aseguró que los funcionarios se reúnen constantemente con los empleados del AyA de la oficina regional para coordinar que el proyecto se desarrolle, pues compete al Instituto buscar los fondos para hacerlo.

Según Carazo, el ayuntamiento espera que AyA presente el proyecto constructivo para su aprobación.

La Nación se comunicó con las oficinas de comunicación y los alcaldes de los tres cantones restantes. Tanto la oficina de Garabito como el alcalde de Golfito, Freiner Lara, indicaron que la gestión permanece en trámite. Se está a la espera de respuestas.

En tanto, el AyA indicó que los proyectos para estos cantones ya tienen los diseños finales concluidos y las viabilidades ambientales aprobadas y vigentes ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental; asimismo, se tienen los terrenos y servidumbres, además de la documentación técnica finalizada para licitar los proyectos. No obstante, no hay fondos.

"En este momento no se cuenta con financiamiento para su ejecución, por lo que se están buscando alternativas para poder dar inicio con la construcción", declaró Suelen Ramírez, subgerente de Ambiente Investigación y Desarrollo de la entidad.

# kölbi informa

# Vencimiento del beneficio del Programa Hogares Konectados

A partir del día 01 del mes de octubre del año 2024, vencerá el beneficio que se te otorgó mediante el Programa Hogares Conectados de FONATEL.

Debido a lo anterior, a partir del día siguiente a la fecha antes mencionada, se aplicará el precio de la oferta comercial kölbi Hogar Internet vigente, según se indica en la siguiente tabla:

### Oferta comercial plan kölbi Hogar Internet

| Vel | ocidad (Megas) | Precio final mensual<br>con Impuesto y tasas de Ley* |
|-----|----------------|------------------------------------------------------|
|     | 2 Mbps         | ¢ 13 100,00                                          |
|     | 3 Mbps         | ¢ 15 131,00                                          |
|     | 4 Mbps         | ¢ 16 146,00                                          |
|     | 6 Mbps         | ¢ 18 177,00                                          |

\*El precio final de cada plan incluye los impuestos y tasas de ley: IVA (13%), 911 (0.75%) y Cruz Roja (1%). Al precio final anterior, se le debe sumar el costo del modern correspondiente al precio final por alquiler mensual de ¢1.130 (IVAI). Sujeto a disponibilidad y factibilidad técnica, previo a la suscripción del contrato.

En caso de que no estés de acuerdo con la aplicación de los precios anteriores, podrás solicitar, ante el operador, la baja del servicio sin penalización alguna, para lo cual, contarás con un mes calendario, a partir de la notificación del presente comunicado.

De requerir más información, podés llamar al servicio 1193 o acceder al link: https://www.kolbi.cr/wps/portal/kolbi\_dev/hogares/soluciones/soluciones-fonatel/hogares-conectados





# COMUNICADOS

CONTÁCTENOS WHATSAPP 6420-2118 TELÉFONOS: 4107-1016 / 4107-1717

### DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

HABILITACIÓN DE NOTARIO (A) PÚBLICO (A). La **DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO** con oficinas en San José, San Pedro de Montes de Oca, costado Oeste del Mall San Pedro, Oficentro Sigma, Edificio A, 5to.piso, HACE SABER: Que ante este Despacho se ha recibido solicitud de INSCRIPCIÓN Y HABILITACIÓN como delegatario (a) para ser y ejercer la función pública Estatal del NOTARIADO, por parte de: **JESSICA MARCELA CEDEÑO SALAZAR**, con cédula de identidad N°304130273, carné N°32411. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 del Código Notarial, se invita a quienes conozcan hechos o situaciones que afecten la conducta del solicitante, a efecto de que lo comuniquen por escrito a esta Dirección dentro de los QUINCE (15) DÍAS HÁBILES siguientes a esta publicación. - San José, 23 de agosto de 2024.-Licda. Ma. Gabriela De Franco Castro. Abogada-Unidad Legal Notarial. Proceso N°204267.

PROCEDIMIENTOS CLAVE EN ETAPAS DE PREINGENIERÍA SUFREN RETROCESO

# Disminuyen los procesos de expropiación de obras viales

Cámara de la Construcción reporta reducción del 4% a mayo pasado

#### Patricia Recio G.

arecio@nacion.com

Las principales obras viales que se ejecutan en el país registraron un retroceso en la ejecución de procesos clave de las etapas de preingeniería, como expropiaciones, reubicación de asentamientos y licitaciones.

Según la matriz de preingeniería, elaborada anualmente por la Cámara Costarricense de la Construcción, a mayo pasado se reportó una disminución del 4% en la ejecución de procesos de expropiación.

Un porcentaje similar se registró en relación con los retrasos provocados por apelaciones y problemas en las etapas de licitación.

proyectos de infraestructura mostraron mejoras moderadas en fases como viabilidad financiera, diseño y estudios, viabilidad ambiental, corta de árboles en cauces y reubicación de servicios.

Sin embargo, en aspectos como anteproyecto, definición de financiamiento, confección de contratos, refrendo y orden de inicio no se observó ningún avance.

"Estos hallazgos subrayan



La ampliación de la ruta 32 es el proyecto en construcción que más retrasos ha registrado en el último año en el país. La obra acumula 1.726 días adicionales en la fase constructiva. ALONSO TENORIO

En el periodo analizado, los la necesidad de enfocarse en superar estos obstáculos para asegurar un progreso sostenido en la infraestructura nacional, especialmente ante la falta de fondos para la preinversión de los proyectos", destacó la Cámara.

> El análisis reveló la problemática de iniciar proyectos sin completar adecuadamente todas las etapas de preingeniería, lo que se traduce en un aumento de costos y retrasos significativos.

ES CRUCIAL QUE **EL PAÍS ADOPTE** UNA PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASADA EN UNA POLÍTICA DE ESTADO SÓLIDA, QUE NO DEPENDA DE LOS CICLOS DE GOBIERNO DE TAN SOLO CUATRO AÑOS".

Cámara Costarricense de la Construcción

Estudio

Mayor retraso. Entre los casos mencionados destaca la intersección de La Galera, en Curridabat, cuya orden de inicio para la fase de diseño se emitió en diciembre del 2020 sin haber completado las etapas previas.

Esta obra, puesta en funcionamiento este año, fue entregada con un retraso del 185% y un incremento en el costo del

En tanto, la ampliación de la ruta 32, en el tramo entre el cruce hacia Río Frío y el cen-

tro de Limón, es actualmente el proyecto en ejecución con mayor atraso, al acumular 1.726 días adicionales en la fase constructiva.

El recuento muestra que los proyectos de infraestructura que completaron todas las etapas de preingeniería antes de su orden de inicio enfrentaron retrasos promedio del 14,8%; en cambio, los que no cumplieron con esas fases previas presentaron demoras de hasta un 177,6%.

Estos retrasos representan, en promedio, 255 días adicionales otorgados cada año a cada obra en ejecución, mientras que solo se logra un avance real de 110 días anuales.

14 años en preingeniería. De acuerdo con el estudio de la Cámara, las fases de preinversión y estudios, que deberían ejecutarse antes de dar la orden de inicio a los proyectos, registran un avance general del 6,7% al año.

Esto significa que se necesitarían 14,8 años para completarlas, en lugar de los 6,5 años considerados óptimos para este tipo de proyectos.

Carlos Trejos, presidente de la Cámara, añadió que preocupa el retroceso en la preingeniería de los proyectos realizados mediante alianzas público-privadas, ya que estos son fundamentales para el desarrollo.

"Es crucial que el país adopte una planificación de infraestructura basada en una política de Estado sólida, que no dependa de los ciclos de gobierno de tan solo cuatro años.

"Cualquier modificación en los proyectos debe basarse en criterios técnicos y considerar sus efectos en la competitividad y el crecimiento del país", concluyó la Cámara en el estudio divulgado este jueves.

PIDEN REINCLUIR PASOS A DESNIVEL Y TERMINAR PUENTES PEATONALES

# Vecinos de ruta 32 presentan amparo contra rotondas

### Patricia Recio G.

arecio@nacion.com

Un grupo de vecinos de la ruta 32 presentó un recurso de amparo contra la decisión del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de sustituir 12 pasos elevados por rotondas y pasos a nivel en el tramo que va del cruce hacia Río Frío y el centro de Limón.

La denominada Unión por la Provincia de Limón (Uniproli) solicita a los magistrados ordenar a las autoridades correspondientes tomar en un plazo perentorio las medidas necesarias para rectificar el diseño del proyecto.

Entre sus demandas, los recurrentes pusieron la reinclusión de los pasos a desnivel, la finalización de los puentes peatonales en ejecución, y la construcción de las estructuras adicionales de este tipo "que se ameriten".

Además, exigen la conclusión de todos los retornos fal-

tantes e intersecciones a nivel pendientes, la instalación de un sistema de iluminación a lo largo de toda la carretera y la construcción de casetas en todas las bahías para autobuses.

En relación con las rotondas, los vecinos argumentan que estas obras conllevarían riesgos técnicos y operacionales, y generarían inconvenientes para los usuarios.

Posibles accidentes. En el documento, los quejosos destacan que, según lo anunciado por el mismo Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), la carretera fue diseñada para circular a 100 kilómetros por hora (km/h), por lo que estiman que las reducciones bruscas de velocidad al encontrarse con las rotondas podrían ocasionar accidentes.

También sostienen que las rotondas disminuirían la movilidad de mercancías, aumentarían el gasto de combustible y afectarían la movilización de vehículos de emergencia.

Asimismo, los vecinos cuestionan las declaraciones del jerarca del MOPT, Mauricio Batalla, quien el pasado 16 de agosto justificó que se optara por rotondas argumentando que el diseño de los pasos a desnivel era poco funcional.

El grupo rechaza esa declaración porque las intersecciones afectadas incluyen los intercambios de Siquirres, Moín y la Terminal de Contenedores, donde inicialmente se tenía previsto construir pasos a desnivel de mayor tamaño.

Dos argumentos. El MOPT anunció, a mediados del año pasado, la necesidad de sustituir 12 de los 18 intercambios y pasos elevados por rotondas y pasos a nivel, debido al alto número de expropiaciones pendientes y al ajustado plazo restante para completar la obra.

Inicialmente, el entonces ministro Luis Amador tam-



La empresa china CHEC ya comenzó la construcción de las rotondas en algunos puntos de la vía a Limón. JOHN DURÁN

bién argumentó razones financieras, señalando que las rotondas resultaban más económicas.

Sin embargo, el actual jerarca ha fundamentado la decisión en el tema de las expropiaciones y en los diseños, que calificó como "horribles", realizados por la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC).

Actualmente, el proyecto

tiene un avance cercano al 90% y debe estar finalizado antes de abril del próximo año, pues ese mes vence la última prórroga otorgada por el Eximbank de China para el crédito con el que se realizan los trabajos.

La Sala Constitucional informó de que el amparo planteado por los ciudadanos aún se encuentra en trámite de admisibilidad. ■

# SUCESOS&JUDICIALES

www.nacion.com

Vanessa Loaiza, editora de Sucesos&Judiciales vloaiza@nacion.com

→ Audios advierten a vecinos de Tirrases de que no salgan de noche

#### Redacción de La Nación

Cuatro asesinatos ocurridos la semana anterior en Lindavista de Río Azul, en La Unión de Cartago, y en Gravilias de Desamparados confirman disputas territoriales entre grupos narco que se traslapan en esos cantones.

Dos grupos se disputan el control en la venta de drogas como marihuana y cocaína, confirmó Marlon Cubillo, director de la Fuerza Pública.

El jefe policial precisó que uno de los grupos está asentado en Dos Cercas de Desamparados y cuenta con una célula fuerte en Tirrases de Curridabat, mientras que la otra organización opera directamente en Lindavista.

Se presume que el primer grupo estaría involucrado con la incursión de un comando armado que el 22 de agosto anterior asesinó en Lindavista a una pareja integrada por Johan Alonso Varela Morales, de 32 años de edad, y Josefa Dolores Solís Chaves, de 23 años y de origen nicaragüense.

Pocos minutos después, un grupo de la zona respondió al ataque en Lindavista con más disparos y, por eso, a 200 metros de la casa donde murió la pareja, en una cuartería, los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) encontraron un tercer cadáver, de un hombre de 22 años, identificado como Grieko Ramsés Vargas Miranda.

Ahora, las autoridades judiciales investigan si Vargas Miranda era parte del comando armado.

Apenas al día siguiente, el viernes 23, dos sujetos en moto llegaron a una barbería en Gravilias de Desamparados. Uno de ellos descendió del vehículo y disparó indiscriminadamente contra tres hombres que estaban en el local comercial.

Las tres víctimas fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios, donde murió uno de ellos, apellidado Corrales, de 23 años.

Según el director de Fuerza Pública, estos dos sucesos están relacionados, pues am-



El 23 de agosto pasado, dos pistoleros llegaron a una barbería en Gravilias de Desamparados, San José, v dispararon indiscriminadamente contra tres hombres. Uno de ellos falleció, cortesia

# Homicidios en Río Azul y Gravilias elevan disputas entre grupos narco

> Fuerza Pública reconoció que hay nerviosismo en la población

bas organizaciones quieren extender sus dominios.

Por esta razón, confirmó que desplegaron operaciones preventivas en la zona con el fin de reducir los atentados y los homicidios. No ofreció más detalles sobre las diligencias.

Freddy Guillén, director regional de la Fuerza Pública en Cartago, concuerda con Cu-

billo en que la única línea de investigación apunta a que la balacera de Lindavista fue orquestada por el grupo de Dos Cercas.

Guillén reconoció que esto ha provocado mucho nerviosismo entre la población y los ha obligado a reforzar la presencia policial en esa comunidad, ubicada a escasos tres kilómetros de Dos Cercas.

Amenazas en Tirrases. En paralelo a los homicidios, en Tirrases de Curridabat (donde opera la banda de Dos Cercas), empezaron a circular mensajes de texto, audio y video en los que conminan a los vecinos a no salir debido al riesgo de morir o resultar heridos en

Homicidios ocurridos este año en Desamparados, el octavo cantón con más crimenes de este tipo en la provincia de San José

medio de un tiroteo.

Por ejemplo, en uno de los audios se escucha la voz de un hombre que textualmente advierte a los vecinos: "Para que estén en todas, me acaban de pasar un comunicado que después de las 8 p. m. hay toque de queda aquí en Tirrases, para que nadie ande aquí".

También se conoció una imagen en la que se lee: "A partir de las 8 p. m., evitar que los niños salgan a la calle y personas que no tengan motivo alguno. Tratar de no hacerlo, por motivos de seguridad de nuestro barrio. No queremos tener un accidente como ha pasado en otros lugares, en caso de que traten de realizar acciones como se han venido dando en diferentes barrios como Dos Cercas. Nosotros estamos para cuidar a la gente, pero necesitamos que entre todos puedan ayudarnos".

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó, ante una consulta de La Nación, que la sección de Delitos Varios tiene conocimiento de audios y videos relacionados con las amenazas a la libertad de tránsito de los habitantes de este barrio ubicado al sureste de San José.

Marlon Cubillo sostuvo que cuando hay hechos violentos como los de Desamparados y Lindavista, es frecuente que empiecen a circular mensajes amenazantes; no obstante, indicó que, en este caso particular, no puede asegurar que estén relacionados.

En lo que va del 2024, el país acumula 575 asesinatos; el 62%, aproximadamente, son calificados como ajustes de cuentas. De ese total, 153 homicidios se registraron en San José; y, de estos últimos, 11 ocurrieron en Desamparados, el octavo cantón con más crímenes de este tipo en la provincia.

LUGAREÑOS REPORTARON FRECUENTES DISCUSIONES EN LA CASA

# Hombres irrumpen en vivienda y matan con arma blanca a vecino de Guácimo

#### Fátima Jiménez Q. y Reiner Montero

Redactora y corresponsal GN

Un hombre de apellido Gamboa fue asesinado en Río Jiménez de Guácimo, provincia de Limón, durante la madrugada de este jueves, cuando dos sujetos irrumpieron en su vivienda.

Según la Policía Judicial,

Gamboa, de 47 años, se encontraba en la urbanización Gamboa vivía con una fami-Las Orquídeas cuando fue sorprendido por los agresores, quienes, tras atacarlo, huyeron del lugar.

Aunque el reporte del suceso se recibió en el sistema de emergencias 911 a las 8 a. m., se presume que el hecho ocurrió cerca de las 3 a.m.

Vecinos informaron de que liar, con quien presuntamente discutía con frecuencia.

Precisamente, durante la madrugada, escucharon gritos provenientes de la casa, pero asumieron que se trataba de otro pleito entre ambos, por lo que decidieron no alertar a las autoridades.



La muerte se reportó al 911 a las 8 a. m. de ayer, pero habría ocurrido a las 3 a.m. REINER MONTERO

No obstante, horas después encontraron el cuerpo de Gamboa con al menos nueve heridas de arma blanca.

Los lugareños indicaron, de manera anónima, que en las primeras horas de la mañana vieron a un hombre correr con un machete en la mano, lo que los llevó a sospechar que podría tratarse de uno de los homicidas de Gamboa.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el caso se encuentra en investigación, con el objetivo de dar con los responsables del crimen. ■



El hombre quedó tendido frente al comercio en el barrio Los Angeles. ALONSO TENORIO

SAN JOSÉ

# Vendedora de pulpería mata a supuesto asaltante

#### Yiren Altamirano B.

yiren.altamirano@nacion.com

La trabajadora de una pulpería en el barrio Los Ángeles, en San José, le disparó a un hombre que, al parecer, entró a asaltar el local comercial, este jueves por la mañana.

Según los primeros informes, a las 9:10 a. m., tres hombres ingresaron al negocio y, en ese momento, la dependiente, quien portaba un arma de fuego, disparó a uno de los supuestos asaltantes en el cuello y en la espalda.

Los otros huyeron.

Poco después, autoridades de la Fuerza Pública y socorristas de la Cruz Roja recibieron la alerta y llegaron al comercio, donde hallaron al sospechoso muerto.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) verificó que el arma usada estaba con toda la documentación en regla y que la mujer tenía permiso de portación.

Por esta razón, ella no quedó detenida, pero se mantendrá sujeta al proceso judicial que sigue.

Rodrigo Alfaro, comandante de la Fuerza Pública de San José, señaló a La Nación que el fallecido no ha sido identificado por el Organismo de Investigación Judicial porque no portaba ningún documento.

"Por ese mismo detalle no lo hemos podido investigar para conocer si tenía algún tipo de antecedente penal o policial", explicó.

En el sitio se colocaron cintas amarillas para evitar el paso de curiosos y la alteración de la escena, mientras los agentes judiciales recolectaban indicios y levantaban el cadáver.

Búsqueda en vano. Al mismo tiempo, agentes de Fuerza Pública desplegaron varias unidades del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) con el fin de intentar dar con el paradero de los otros dos sospechosos que habrían ingresado a la pulpería; sin embargo, no se habían confirmado detenciones.

Con este caso, San José registra 153 homicidios, cinco más con respecto al mismo periodo del 2023. ■

CANTÓN CARTAGINÉS INAUGURÓ MODERNO CENTRO DE MONITOREO

# 241 cámaras velan por seguridad de La Unión

Territorio apuesta por tecnología y espera pronto tener policía municipal

#### Hugo Solano C.

hsolano@nacion.com

Antes del 2015, el cantón de La Unión cerraba con menos de 10 homicidios por año, pero ese comportamiento desapareció.

A partir de aquel año, pasó a tener 13 asesinatos en el 2016, y luego el número aumentó a 21 en el 2017, que ha sido el más violento.

El año pasado cerró con 15 muertes, y en lo que va del 2024 lleva 13.

Por eso, con el fin de contrarrestar a los grupos delincuenciales que se disputan territorios para la venta de drogas, ese cantón cartaginés cuenta, desde ayer, con un centro de monitoreo situado en Tres Ríos. Desde allí se vigilan, con 241 cámaras, los puntos de mayor interés.

Según el alcalde, Cristian Torres, la apuesta por una mayor vigilancia electrónica busca complementarse pronto con un cuerpo de policía municipal que reforzaría el plan de seguridad.

A finales del 2023, ese municipio contaba con 150 cámaras en los 29 puntos de entrada y salida del cantón. Con la adición del nuevo centro de monitoreo, se han instalado 91 en puntos estratégicos.



El centro de monitoreo trabaja las 24 horas, todos los días. Si ocurre una emergencia, dos oficiales dan aviso a las autoridades. CORTESÍA

Detalles. El centro está equipado con tecnología avanzada donada por la Embajada de los Estados Unidos, que permite la observación constante y una respuesta rápida ante emergencias.

El monitoreo se realiza las 24 horas y toda la semana. Hay dos oficiales por turno, contratados desde el 2023. En caso de una emergencia, ellos contactan a instituciones como la Fuerza Pública o la Cruz Roja.

La inversión inicial fue de ¢135 millones, y la inversión total anual será de ¢275 millones. A menudo, las imágenes captadas en esas cámaras son facilitadas a cuerpos policiales que investigan delitos.

Las áreas de instalación de las cámaras pueden variar y se eligen de acuerdo con un análisis de información que determina cuáles son las zonas consideradas como "calientes" en cada uno de los ocho distritos: Tres Ríos, San Diego, San Juan, San Rafael, Concepción, Dulce Nombre, San Ramón y Río Azul.

En parques y espacios públicos, la presencia visible de las cámaras actúa como un agente disuasor para potenciales infractores. Por ejemplo, si se observa a personas consumiendo drogas en un parque, se les pide retirarse mediante un parlante que se activa desde el centro de monitoreo.



A consecuencia de los abusos, la niña quedó embarazada. El fallo se dictó en Limón. LN

LIMÓN

# Hombre irá preso 30 años por violar a sobrina nieta

#### Vanessa Loaiza N.

vloaiza@nacion.com

Un hombre de apellido Esquivel descontará 30 años en la cárcel luego de que el Tribunal Penal de Limón lo hallara responsable de un delito de violación en perjuicio de su sobrina nieta, menor de edad.

La Fiscalía Adjunta de Limón logró acreditar que Esquivel cometió el delito en noviembre del 2022, cuando la niña tenía 11 años, y él pasaba tiempo en el domicilio de la víctima, en Matina, porque colaboraba en una construcción en la propiedad.

Tras los hechos, el hombre le ofreció dinero a la niña para que no dijera nada; sin embargo, ella no aceptó, agregó el Ministerio Público en un comunicado.

Además, "la prueba científica expuesta por la representante fiscal evidenció que, producto de la agresión sexual, la niña resultó embarazada".

Mientras la sentencia, dictada el 27 de agosto, queda en firme, Esquivel cumplirá prisión preventiva.

Padrastro condenado. Esta misma semana, la Fiscalía de San Joaquín de Flores confirmó una sentencia de 78 años en prisión para un hombre de apellido Leiva por cometer dos delitos de corrupción agravada de menor de edad, cinco abusos sexuales y cuatro violaciones.

La víctima es una hijastra, cuya edad no trascendió.

"De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron entre febrero y octubre del 2019 en Birrí de Santa Bárbara de Heredia, en la casa donde ambos vivían".

Según probó el despacho, Leiva aprovechó su relación de parentesco para cometer las agresiones sexuales.

Por las reglas del concurso material, la sentencia fue ajustada a 36 años de cárcel.

Esta regla se aplica cuando una persona comete más de un delito en diferentes momentos.

Ante esto, se suman las penas por cada delito sin que la condena final supere el triple de la pena mayor. ■

DETENIDOS TRES SOSPECHOSOS EN LANCHA EN EL PACÍFICO

# Patrullaje estadounidense ayudó a decomisar 736 kilos de marihuana

### Yiren Altamirano B.

yiren.altamirano@nacion.com

El Servicio Nacional de Guardacostas detuvo el martes una lancha que transportaba 736 kilos de marihuana y 978 gramos de capullos de la misma droga.

La detención fue posible gracias a la alerta emitida por las autoridades estadounidenses que patrullan aguas nacionales.

La lancha fue divisada a 140 millas náuticas (260 kilómetros) de punta Burica, en el Pacífico y, de inmediato, se alertó a personal de Guardacostas y del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA).

La operación permitió la captura de tres hombres: un colombiano de apellidos Jarquín Mejía, un nicaragüense apellidado Acevedo Bermúdez y un costarricense de apellido Dobson Savala.

Este último era requerido por autoridades judiciales por portación ilegal de arma permitida y cuenta con antecedentes por robo agravado,



La embarcación fue llevada el miércoles al muelle de Golfito. MSP

extorsión y tenencia de drogas.

Los hombres se trasladaban en una lancha, sin bandera, de nombre Julieth. Mide 32 pies de largo y utilizaba dos motores fuera de borda, confirmó ayer el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) en un comunicado.

Los oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GO-PES) del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) localizaron en la nave bultos con la droga y estañones con combustible.

Según el MSP, durante el 2024 han decomisado 14,5 toneladas de cocaína, y con este decomiso en punta Burica se han de incautado 10,6 toneladas de marihuana.

En los últimos dos años, grupos narco de Limón migraron al Pacífico para eludir los controles policiales internacionales en el Atlántico. Por eso es cada vez más frecuente que cuando caen cargamentos de droga en el Pacífico, se detecte más marihuana que cocaína.

El espectáculo 'Ricky Martin Sinfónico' se llevará a cabo este sábado a las 7 p. m. Una orquesta de mujeres acompañará al puertorriqueño en el escenario

Kimberly Herrera S.

kimberly.herrera@nacion.com

ste sábado, Ricky Martin regresa a Costa Rica para presentar un espectáculo que promete mil emociones, un huracán de recuerdos y un torrente de pasión. El Anfiteatro Coca Cola, de Parque Viva, será el escenario en el que el boricua y sus fans ticos pasarán del despecho a la nostalgia en cuestión de segundos.

El espectáculo comenzará a las 7 p. m. A partir de esa hora, los más grandes éxitos de Martin (quien ya suma décadas de trayectoria artística y es todo un ícono de la balada pop latinoamericana) serán los protagonistas de la velada.

Ricky Martin Sinfónico es un concierto diferente, en el que el boricua no solo deleitará al público con su inconfundible voz, sino que el artista se dejará acompañar en el escenario por un grupo de 40 mujeres costarricenses. Y es que el show de Martin es en formato orquesta, por lo que un ensamble integrado por puro talento femenino conformará con el cantante una poderosa simbiosis musical. Se trata de artistas desde los 18 años en adelante, quienes tocarán instrumentos de viento, cuerda, bronce y percusión.

"El espectáculo tendrá muchos sonidos, muchos colores. Sus canciones van a llenar al público y a tocar las fibras más profundas de todos", adelantó Luissana Padilla, directora de la orquesta, en entrevista con La Nación.

La idea de hacer un concierto de este tipo surgió del propio cantante, quien anhelaba presentarse en el escenario acompañado de una orquesta clásica. El primer concierto que Ricky dio en este formato fue en julio del 2022, en el Hollywood Bowl, junto a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por Gustavo Dudamel.

Desde entonces, este espectáculo tan especial para el cantante se ha llevado a países como Argentina, Chile, Uruguay, Mónaco, España, Suiza y Albania.

Esta será la primera vez que el boricua presente este tipo de show en el país y One Entertainment, productora a cargo del espectáculo, presagia un concierto inolvidable para las fans de Martin, intérprete de Tu recuerdo y Livin' la vida loca.

"Para nosotros es un orgullo tener a cargo esta producción. Ricky Martin es un artista muy completo que sabemos, que junto con las muchachas de la orquesta, podrá cautivar a propios y extraños", afirmó



Honras fúnebres del folclorista se realizaron ayer en Naranjo

# Lencho Salazar tuvo un emotivo adiós con música y lágrimas

## **Emeterio Viales**

y el Brujo Castro interpretaron canciones del costumbrista y otras del repertorio tico

#### Juan Pablo Sanabria

juan.sanabria@nacion.com

"Canta y no llores", dice una popular canción mexicana; y así precisamente fue el último adiós de Lencho Salazar en Naranjo de Alajuela. Es que cuando muere alguien que dedicó su vida a cantarle a la gente, la mejor manera de despedirlo es entre melodiosas tonadas.

Esto lo tiene muy claro Emeterio Viales, quien decidió despedir a quien fuera su amigo y maestro dedicándole varias canciones. Desde antes de que empezara la misa fúnebre en la iglesia de Naranjo, a eso de las 2 p. m., el comediante costarricense estuvo a las afueras del templo e interpretó canciones como *El cadejos*, acompañado por un acordeonista.

Posteriormente dio inicio la Eucaristía, que duró alrededor de una hora, y en la que familiares de Salazar y vecinos de Naranjo se hicieron presentes. Durante la ceremonia, la hija de Lencho, Agueda Salazar, quien es misionera, se dirigió a quienes estaban congregados.

"Estoy agradecida de poder estar aquí, porque en los últimos años he vivido en Guadalajara, México, y gracias a mis hermanas (de su congregación) que me consiguieron el boleto, pude llegar", comentó la religiosa, quien es parte de las Hermanas Misioneras Combonianas.

Al finalizar la misa, varios folcloristas costarricenses, liderados por Emeterio Viales y Gilber el Brujo Castro realizaron un homenaje musical. Interpretaron canciones de Lencho Salazar como Maicerita mía y otras del repertorio costarricense como Casonas viejas o Tan linda Costa Rica.

Entre aquel grupo de experimentados artistas, Fiorella Alfaro, una joven de 22 años, también participó, y dio cuenta de que el legado de Salazar ha calado en las nuevas generaciones. Alfaro cantó Campesina de mi pueblo, una canción que Lencho escribió para ella.

Una vez terminado el homenaje, se trasladó el féretro hacia la carroza fúnebre, que lo llevó hacia el cementerio de La Candelaria.

"La barca en que me iré lleva cruz de olvido", cantaron en coro muchos de los que se encontraban en el cementerio. ■



Agueda Salazar, hija de Lencho Salazar, viajó desde México para darle el último adiós a su padre. RAFAEL PACHECO



Sobre la tumba de Lencho Salazar se colocó un adorno en forma de acordeón. En la foto aparece su hijo José (de camisa de cuadros y lentes). RAFAEL PACHECO



Emeterio Viales (izquierda) y Gilber el Brujo Castro (derecha) compartieron con Lencho en programas televisivos y presentaciones alrededor del país. RAFAEL PACHECO



Fiorella Alfaro, cantante costarricense de 22 años, agradeció a Salazar por introducirla al mundo del folclor. RAFAEL PACHECO



El Brujo conoció a Lencho Salazar en los años 60. RAFAEL PACHECO



Fuera de una casa en Naranjo, un hombre conectó su guitarra y micrófono para interpretar con la armónica canciones de Lencho.

RAFAEL PACHECO



Decenas de personas se reunieron en la iglesia católica de Naranjo, lugar de nacimiento de Lencho Salazar, para despedir al querido folclorista. RAFAEL PACHECO



Lencho Salazar murió a la edad de 92 años. ARCHIVO

Documental-ficción dirigido por Antonella Sudasassi

# Cinta invita a romper los tabúes sobre la sexualidad de las abuelas

de un cuerpo que arde' puede verse en el Cine Magaly y otras salas comerciales del país

#### Juan Pablo Sanabria

juan.sanabria@nacion.com

¿Ha experimentado un orgasmo alguna vez? ¿Cómo se disfruta del sexo siendo adulta mayor? Estas son algunas preguntas que para muchos serían impensables como parte de una conversación con su abuela.

Sin embargo, en el documental costarricense *Memorias de un cuerpo que arde*, mujeres de la tercera edad decidieron transgredir este silencio impuesto por la sociedad y narran sus vivencias, deseos, miedos y traumas alrededor de su sexualidad.

El filme, dirigido por Antonella Sudasassi, se develó en
Costa Rica ayer jueves. En el
marco del estreno en salas comerciales del país, tras haber
debutado en el Festival Internacional de Cine de Berlín,
la cineasta tica conversó con
La Nación sobre la importancia de poner este tema en la
palestra y detalló el proceso
y expectativas detrás de su
película.

"La película surge desde el lugar de tratar de entender cómo pudo haber sido la vida de mis abuelas. Desafortunadamente, me agarró un poco tarde, pues ya mi abuela materna había fallecido. Con mi abuela paterna sí empecé conversando, pero le agarré como el último cachito de la memoria y no pude ahondar en los temas con ella", comentó Sudasassi.

"Tal vez tenemos el privilegio de vivir una vida un poco más libre y se nos olvida que no siempre fue así. Tenía ganas de recordar estos procesos para no olvidar", añadió.

Con una multitud de dudas que ardían en su interior y sin tener la posibilidad de consultar la memoria de sus abuelas; Sudasassi decidió ponerse en contacto con otras mujeres. Durante casi dos años, en plena pandemia, sostuvo conversaciones con adultas mayores que fueron encontrando en ella compañía en medio del aislamiento social y un espacio para soltar todo lo que nunca habían podido.

A la vez, la realizadora se alimentó de estos diálogos y halló en ellos un camino para transitar y sanar heridas; heridas que no solo le pertenecían a ella, sino que venían de generaciones anteriores que se unían en una experiencia común: la de ser mujer.

"Algo que me ha sorprendido enormemente, porque



Sol Carballo es la protagonista de las escenas ficcionadas de Memorias de un cuerpo que arde. cortesía antonella subasassi

he mostrado la película en muchos países, es encontrarme con mujeres jóvenes muy conmovidas y afectadas con el filme. Como una especie de saber que se carga en el cuerpo. Tal vez no lo hablaron nunca con sus abuelas y no saben qué sucedió, pero es algo que se siente desde adentro y te hace llorar, soltar, liberar", relató la realizadora de *Memorias de un cuerpo que arde*.

Eso sí, desde el principio las mujeres que participaron en el proyecto fueron claras y demarcaron sus límites. Estuvieron dispuestas a hablar, porque era casi una urgencia para ellas, pero no querían exponerse frente a cámaras, ni revelar su identidad. Situación que era algo más que un inconveniente para realizar un largometraje.

No obstante, la cineasta tica respondió a la imposibilidad con un poco de ingenio y sin saber si hacía lo correcto, pues terminó uniendo lo mejor de dos mundos: la ficción y el documental. Tomó las grabaciones de 8 mujeres, distorsionó sus timbres vocales y construyó, con la diversidad de voces femeninas que participaron, un hilo conductor que narra una sola historia.

¿Y la imagen? Aquí es donde dice presente la ficción. Los testimonios reales, que la directora cataloga como "el corazón de la película", son acompañados por una puesta en cámara ficcionada, en la que tiene el mayor protagonismo Sol Carballo.

Carballo ha sido artista toda

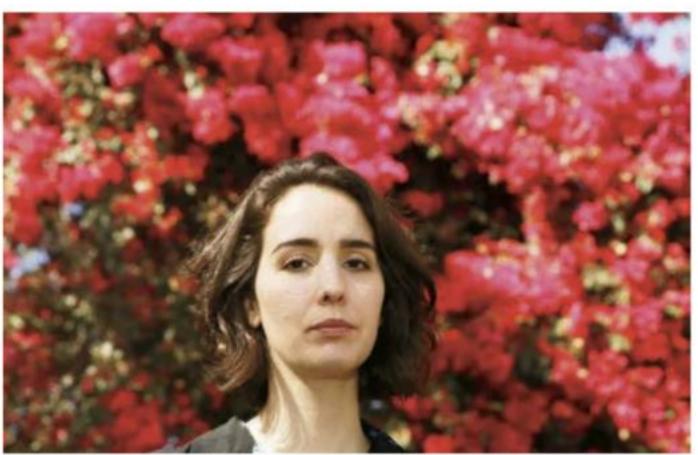

Antonella Sudasassi, cineasta de 38 años, también dirigió El despertar de las hormigas, nominada a los Premios Goya. ALBERT MARÍN

la vida, sí, pero en la danza. Lo cierto es que al ver su desempeño en la gran pantalla, como la "abuela principal" del relato, lo normal sería pensar que es una actriz consolidada. A ella la acompañan otras intérpretes como Lilliana Biamonte, Paulina Bernini o Juliana Filloy, quienes encarnan a mujeres en distintas etapas de la vida. Además, en el tramo final del filme, tiene un rol importante el reconocido actor Leonardo Perucci.

Crudeza y humor. En Memorias de un cuerpo que arde se habla de todo; y por todo entiéndase desde cómo se vive el primer beso hasta los exámenes de salud sexual, pasando por las cargas de la maternidad y relatando también crudas situaciones de abuso físico y sexual.

"Durante todo el proceso conversé con al menos 15 mujeres, de las cuales algunas decidieron no continuar, y de esas, mínimo 13 habían sufrido en algún momento de su vida un proceso fuerte de violencia. ¿Cómo es posible que siga estando tan presente en nuestro crecimiento y desarrollo de quiénes somos como mujeres? Fue algo que me marcó mucho", explicó la cineasta costarricense.

Esto implicaba varios retos cinematográficos: abordar cada tema sin descarrilarse del tono de la película, unificar la variedad de relatos sin que suene forzado y, por supuesto, tener espacios de respiro y descompresión, para que las situaciones desgarradoras — que con urgencia deben visibilizarse— no terminen ahogando al espectador.

La compleja tarea se logra con éxito, de acuerdo con la realizadora del filme, gracias a la espontaneidad y carisma de las mujeres que compartieron sus testimonios. Por esto, la cinta tica es de esas que zarandean al público, llevándolo del llanto a la carcajada en un cambio de escena.

El relato también nos enfrenta contra la "romantización" que muchas veces hacemos de figuras como el matrimonio o la familia. La película nos muestra que, aunque no es una situación generalizada, detrás de los "abuelitos perfectos" que añoramos pueden esconderse historias de abuso, infelicidad y heridas abiertas que se guardan con llave en el mueble de la censura.

"Aunque no es la realidad de todos, es cierto que romantizamos muchas cosas, como el idilio de los abuelos que no sabemos si están ahí, porque es un amor sano y respetuoso. La película no juzga, sino que pregunta. Para mí, el mayor logro que podría tener es que alguien salga del cine y vaya a llamar a su abuela a preguntarle cómo fueron sus vidas.

"Existe mucha soledad en la adultez y pocas veces rompemos esas barreras o tabúes para profundizar y conversar con los adultos mayores", afirmó Sudasassi.

Así que lo único que resta es que usted disfrute de *Memorias de un cuerpo que arde* y se atreva a conversar con la abuela de lo que ella siempre quiso o necesitó hablar. La cinta estará disponible en el Cine Magaly y otras salas comerciales del país a partir de este 29 de agosto.

# **PASATIEMPOS**

## Mafalda por Quino



### Justo y Franco



### Sopa de letras

Encuentre 7 montañas de centroamérica

|   | 0 | С | L | U | М | U | J | Α | Τ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Р | L | D | S | В | F | R | R | L |
|   | Ι | Ε | C | Н | Α | N | D | Ι | Α |
|   | R | ٧ | F | Q | R | Z | Ε | F | Τ |
|   | R | Ι | Χ | U | U | Z | Χ | F | Ι |
|   | Ι | Χ | K | K | Z | K | J | В | P |
|   | Н | W | Α | В | J | Α | G | T | L |
|   | С | ٧ | W | W | D | Χ | R | 0 | Ε |
|   | Α | U | G | Α | R | Α | C | Ι | N |
| ı |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Grado de dificultad:

# Crucigrama

| Esseihanes | an initia @amail an |
|------------|---------------------|
| ESCRIDANOS | cruciln@amail.co    |

| 1  | Г        | 2  | 3        | 4        |          |    |    | 5        | 6        | 7        |    |    |
|----|----------|----|----------|----------|----------|----|----|----------|----------|----------|----|----|
|    |          | 8  | Т        |          | 9        |    | 10 | Г        | Т        | Т        |    |    |
| 11 | 12       | Т  | T        | T        | $\vdash$ |    | 13 | Т        | $\vdash$ | $\vdash$ | 14 | 15 |
| 16 | $\vdash$ | T  | $\vdash$ | $\vdash$ | $\vdash$ |    | 17 | T        | Т        | $\vdash$ | Т  | Т  |
|    |          | Г  |          | 18       |          | 19 |    | Т        |          | Г        |    | Г  |
| 20 | 21       |    | 22       |          |          |    | Γ  | Г        | Г        |          | 23 |    |
|    | 24       | 25 |          | 26       | Г        |    |    | Г        |          | 27       |    |    |
| 28 |          | Г  | 29       |          |          |    |    |          | 30       |          |    | 31 |
| 32 | Г        | Г  | Т        |          |          |    |    | 33       | Т        | Г        |    | Г  |
| 34 | Т        | Г  | Т        |          | 35       |    | 36 |          | 37       | Т        | Г  | Г  |
| 38 | T        | Г  |          | 39       |          | Г  | Т  | 40       |          | 41       | Г  | Г  |
|    |          |    | 42       |          | Т        | Г  | Т  | Г        | 43       |          | Г  |    |
| 44 |          |    |          | T        | Т        |    | 45 | $\vdash$ |          |          |    |    |

### Horizontal

### 01. Muchacho adolescente, mozo. 05. Tebano.08. Especie de criba para el grano.10. Hilera, hilada. 11 Mandato, decreto publicado por la autoridad competente.13.Relativo al éter.16. Ladrona de poca monta. 17. Crecidas, inundaciones.18. Estrella notable de la constelación del Can Mayor.20.Símbolo del einstenio.22. Arrimará de espaldas.23.Terminación de infinitivo.24. Antiguamente, la nota "do".26. Hollejo de la uva, después de exprimida.27. En números romanos, "4".28.Indoiranio.30. Hijo de Zeus y de Hera, hermano de Hebe e Ilitia.32.Desgarbado, desaseado, sucio.33. Hilada de la cubierta inmediata al contracarril.34.Poeta o cantor épico de la antigua Grecia.35.Biznaga (planta).37.Juntar dos o más cosas.38.Voz que, repetida, designa el nombre de la mosca africana portadora de la enfermedad del sueño.39.Embrollada.41.Río del Asia Central.42.Individuo de la especie humana.44. Cieno negruzco de los charcos donde hay materias orgánicas en descomposición.45. Engordas a los animales.

### Vertical

02.Instrumento músico de viento formado por una especie de odre, llamado fuelle, al cual van unidos tres tubos de boj.03.Arbol aceráceo de madera muy dura y salpicada de manchas.04.Sabio, docto o instruido.05. Variedad de cambur, planta musácea parecida al plátano, que da el fruto pequeño.06. Antigua ciudad de Italia, en Lucania.07. Armadura con que se protegía a los caballos en la guerra.09.Que loa.10.Cisco de huesos de aceituna machacados. 11. El cuarto en tamaño de los denominados Grandes Lagos de América del Norte. 12. Otorga, dona. 14. Interjección para animar a las caballerías. 15. Atreverse. 19. Atraigamos, tomemos. 21. Sudoeste.23. Diminutivo de ave.25. Acento gráfico.27. Natural de Irán.28. (Manuel de ... y Junyent) Virrey del Perú entre 1761 y 1766.29. Mamífero plantígrado carnicero.30. Archipiélago filipino.31.Traje femenino usado en la India.35. Mueve a ira.36. Antigua ciudad de Asia menor en Cilicia, cerca de la actual Iskenderun.39.Se dice del hilo o seda poco torcidos.40.Antigua medida de longitud.42. Letra griega.43.Perezoso americano.

### Sudoku

| 3 |   |   |   | 6 | 1 |   |   | 9 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 5 | 6 |   | 4 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | 9 |   |   | 4 |   |   |
|   | 7 | 4 |   | 1 | 5 | 2 | 9 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 9 | 5 | 2 | 3 |   | 8 | 6 |   |   |
|   | 8 |   |   | 7 |   |   |   |   | 1 |
|   |   |   | 8 | 5 |   | 9 | 3 |   |   |
| 4 |   |   | 8 | 2 |   |   |   | 6 |   |

Complete el recuadro de tal manera que cada fila, columna y cuadro de 3x3 tengan los números del 1 al 9

# ¿Sabía qué? Hay un museo dedicado al banano



En Mecca, California, se encuentra el Museo Internacional de la Banana, el cual ofrece más de 25.000 artículos dedicados a esta fruta. Por ejemplo, hay lámparas, joyería, adornos y ropa, entre otros. SHUTTERSTOCK

Las soluciones del día de hoy en la página 18

18 VIVA

Edición del 2025

# Limón será la nueva sede del Festival Nacional de las Artes

#### Kimberly Herrera S.

kimberly.herrera@nacion.com

En el 2025 el Festival Nacional de las Artes regresará a la provincia de Limón, luego de más de dos décadas de ausencia.

Así se dio a conocer este jueves durante la celebración del Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, que se celebrará el próximo sábado 31 de agosto.

Esta decisión se tomó luego de una reunión del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), en conjunto con los alcaldes de la provincia caribeña y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Econó-



La última vez que este festival llegó a Limón fue en el 2003. ALONSO TENORIO

mico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

El objetivo de esta designación es destacar los emprendimientos culturales, así como el turismo en la provincia limonense.

Un pilar. "Contar con la definición de la sede del FNA2025 permite al Centro de Producción Artística y Cultural del MCJ planificar y gestionar con mayor eficiencia, facilitando el establecimiento de hitos claros y un mejor control de los procesos necesarios para la realización del festival", co-

mentó Sally Molina, directora del Centro de Producción Artística y Cultural.

"Las indicaciones del ministro en este sentido orientan de forma precisa el trabajo requerido para alcanzar las metas de la institución", agregó.

Molina añadió que realizar este evento cultural en Limón es de gran importancia, pues el "contenido cultural" que ofrece la provincia "es un pilar de nuestro país".

La última ocasión que el Festival Nacional de las Artes se efectuó en Limón fue en el 2003. ■

# LA RECETA

Saberes

# Cheesecake de papa y nueces

Nivel: Fácil Tiempo: 45 minutos Rinde: 8 porciones Costo: Bajo Chef: Alex Moya

### Ingredientes:

- 1 taza de leche evaporada
- 4 huevos
- 1 taza de edulcorante granulado
- 1 taza de leche
- 1 queso crema de 8 onzas a temperatura ambiente
- 1 concha para pastel hecha con galleta María
- 1 taza de papas peladas, pica-
- das y partidas en cuadritos

  1 cdita. de esencia de vainilla
- ½ taza de nueces picadas grueso

### Para la concha:

- 32 galletas María Piedra
- 1 barra de mantequilla o margarina derretida

## Preparación de la concha:

1.Muela o desintegre las galletas María y mézclelas muy bien con la mantequilla o margarina derretida. Colóquela en un pyrex de pastel.

2.Hornee a temperatura de

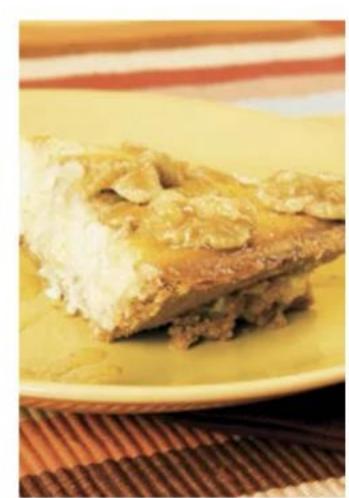

325°F (160°C) por 15 minutos solo para que se dore ligeramente. Retire del horno y colóquele las nueces.

3.En una olla, coloque la papa y la leche. Cocine a fuego medio hasta que la papa esté suave. Retire del fuego y agregue el edulcorante, el queso crema y leche evaporada, mezcle muy bien. Agregue la vainilla, y por último, los huevos uno a uno, sin dejar de batir. Coloque sobre las nueces.

4.Hornee en 350°F (175°C), de 30 a 35 minutos.

5.Deje reposar por 10 minutos y luego refrigere.

# Figura forma parte de la colección 'Signature' de la compañía

# Mattel rinde homenaje al célebre Juan Gabriel con una muñeca Barbie

### Presentación del

artista en el Palacio de Bellas Artes, en 1990, inspiró el diseño del juguete

#### **Kevin Ruiz**

kevin.ruiz@nacion.com

Mattel lanzó una muñeca Barbie inspirada en Juan Gabriel, el célebre "Divo de Juárez". Esta figura de colección, que fue presentada en el sitio de Mattel Creations, se viste con un traje inspirado en los que solía usar el icónico cantante mexicano sobre los escenarios. La muñeca tiene un costo de \$64,99.

El lanzamiento de la *Juan*Gabriel Barbie Doll coincide
con el aniversario luctuoso
del artista, quien falleció el
28 de agosto del 2016 a la edad
de 66 años, víctima de un infarto al miocardio. Con este
homenaje, Barbie rinde tributo a uno de los cantautores
más influyentes de la música
latina.

La página oficial de Mattel destaca que Juan Gabriel, cuyo nombre real era Alberto Aguilera Valadez, compuso su primera canción a los 13 años y, a los 21, grabó *No* tengo dinero, su primer gran éxito. La muñeca forma parte de la colección *Signature* de Barbie, que celebra a figuras icónicas de la música.

El diseño de la muñeca fue realizado por el artista Angel Kent, quien se inspiró en la legendaria presentación de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes, en 1990. La Barbie incluye un micrófono y una saco de bolero brillante que replica uno de los trajes más emblemáticos del "Divo de Juárez".

La muñeca puede adquirirse a través del sitio web de Mattel, así como en otras plataformas como Amazon y Target. Su precio estimado varía dependiendo de la tienda y la disponibilidad.

Mientras muchos fanáticos celebran este singular tri-



El diseño de la muñeca fue realizado por el artista Angel Kent. MATTEL



La muñeca incluye un traje emblemático del artista. ARCHIVO

buto, algunos usuarios de las redes sociales, especialmente fuera de América Latina, han expresado confusión sobre la decisión de incluir a Juan Gabriel en la colección. Sin embargo, para muchos, esta muñeca es un reconocimiento merecido a la carrera de un artista que rompió barreras culturales y dejó un legado duradero en la música latina. ■

# Soluciones

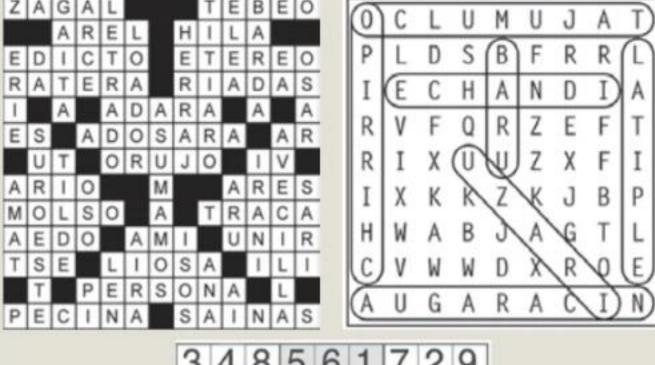

| 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 |
| 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 |
| 8 | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 |
| 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 1 | 5 | 7 |
| 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 4 |
| 5 | 8 | 3 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 | 8 |
| 4 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 |

# Anúnciate donde todos buscan BUSC 9 6478-2411 4107-1717 opción 2

EMPLEO

# AUTOS

# BIENES RAICES

# VENTA BUSCO

# **EMPLEO**

OPERARIOS en aplicación de revestimiento de paredes, stucco, sellador, pintura. GAM y Jacó Requisito zapatos de seguridad. **Enviar MENSAJE al** 

8412-7070



Carné manip. alimentos. Sexto año. Vivir alrededor Alajuela

Cv: curriculos@casaluz.org



# **BIENES RAÍCES**

SE VENDE

Local Comercial para MINISUPER Exc. trayectoria y ubicación. Permiso sanitario vigente. Grecia, Alajuela.

2102-6269 / ® 6440-4091

#### 0 **VARIOS**

FACTURATica.com la #1

Factura electrónica sin mensualidades, ni anualidades. Inscripción gratis en Hacienda

5019-2792

#### Ø **VARIOS**

INVERSIONES DORITA

**HIPOTECAS** sobre propiedades Hoy mismo, colones al 2% y dólares al 1%. No cobro avalúo. Abonos a capital Tel: 2234-2911

8823-7670

# **EMPLEO**

Empresa necesita

SUPERVISOR DE VENTAS en el Gam Sur. Con experiencia

Enviar curriculum a:

yviquez@mevicr.com

URGE DEPENDIENTE

Para local comercial

con experiencia en redes

sociales.

diseño gráfico y atención al cliente.

8892-3063

# **EMPLEO** SOLDADORES

Con experiencia Disponibilidad inmediata

**© 2213-0053** 

**BIENES RAICES** 

VENTA de Finca en:

**GUATUSO DE ALAJUELA.** 

10 hectáreas, en Costana.

Valor: ¢45 mills.

8836-4356

# **BIENES RAICES PRÉSTAMOS**



### OFICINA RICARDO **ROJAS DÍAZ S.A**

75 años a su servicio

ofrrojas@outlook.com www.realestatecr.net

**© 2222-5555** 

**BIENES RAICES** 

Ø **VARIOS HIPOTECAS** PRÉSTAMOS HOY Avalúo gratis Colones y dólares

Tel: 2223-6868 / 8382-1532

8825-5315

#### Ø **VARIOS**

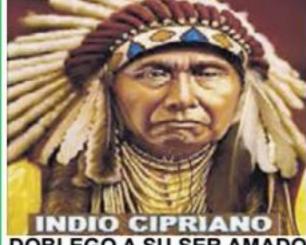

DOBLEGO A SU SER AMADO pidiendo perdón llorando #suerte retiro males postizos. Informes Tel: 2221-7381 Upala

**©** 6121-3549

# **EMPLEO**

PERSONAL PARA CENSO Ofrecemos: ingreso base + comisión + viáticos Se ofrece hospedaje.

8355-8882

# 

# **BIENES RAÍCES**

Se vende hermosa casa AGUA CALIENTE, CARTAGO Resid San Francisco 4 habitaciones, garaje

**©** 7014-6572

# Quinta y casa

x el cruce Sarapiquí Área: 140m2, 3 hab, 2 bñ, bodega, áreas verdes, ventanales, terrazas techadas, alarma, aire acondic. en la sala. Lote 5000m2 \$70 mills

8839-2951/8384-2205

#### 8 **VARIOS**

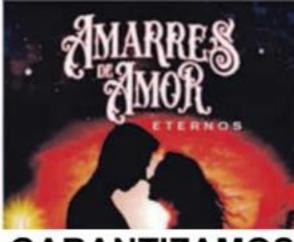

### GARANTIZAMOS

el regreso del ser amado. Trabajos para la suerte, salud. San José, Liberia

**©** 6010-5673

#### Ø) **VARIOS**

## **iiPRECIOS DE** FERIA!!

LÁMINAS de techo #28 366x81 ¢5.000, blanco #30 366x0,81 ¢5.500, ondulada esmaltada 366x81 #28 ¢6.500, estructural aluminizada 366x81 ¢5000 tubo 3X3 galvanizado ¢11.500, 2x2 galvanizado ¢8000, perling 2x3 galvanizado 1,20 mm ¢6.500 fibrocemento entrepiso 2.44x1.22, 1plg ¢16.500, para pared 244 x 122 1/2 plg. ¢7.100, canoa esmaltada #26, 6mts x 18plg ¢18000. Tel: 2227-8000

8469-6837

### Ø **VARIOS**



## **CURANDERO Y** VIDENTE ANGELO

Domina todas las magias, sana, cura, domina y amarra. Pare de experimentar y de sufrir. Informes de 8am a 6pm

**8977-2252** 

# 4107-1717 Opción 2



# **EMPLEO**

# CAJERO

Preferiblemente: experiencia en Bancos privados o estatales.

- Residir en el área metropolitana.
- Horario nocturno Vehículo propio
- Disponibilidad inmediata

Enviar CV: dmontero@autotransportespavas.com

**© 2213-0053** 

### **BIENES RAICES**

# ¡Oportunidad única!

Finca ganadera 540 ha Puerto Viejo, SARAPIQUI, 1300 m de frente al río. Ideal ganadería, agrícola y forestal.

Drenaje, electricidad, pozos de agua, señal celular plena. 5 casas, 2 corrales, 2 frentes a la calle pública.

Total o fraccionada.

8821-9156 / 8877-0511



# **VARIOS MASAJES**

**TERAPEÚTICOS** Profesionales y terapias holísticas

**HEREDIA CENTRO ©** 6403-1220

6478-2411



# ECONOMÍA

**COLONES POR DÓLAR** 

¢ 519,42

¢ 515,75 ¢ 521,72 \$ 1,108

www.nacion.com Esteban Ramírez, editor de Economia eramirez@nacion.com

→ Iniciativas aún no tienen fecha de conclusión



El jerarca del MAG, Víctor Carvajal, afirmó que la ejecución de actividades para mejorar la actividad pesquera es un compromiso adquirido por la administración de Rodrigo Chaves con el sector. (Foto con fines ilustrativos). ARCHIVO

# Proyectos de apoyo para el sector pesquero continúan en el papel

Actividades dependen de estudios preliminares; se invertirán más de \$61 millones

### **Gustavo Ortega**

gustavo.ortega@nacion.com

El Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y la Acuicultura en Costa Rica, cuyo financiamiento fue suspendido en abril pasado, se encuentra en etapa de elaboración de estudios preliminares y sin fechas precisas para la conclusión de los proyectos, indicó el jerarca del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Víctor Carvajal.

Las actividades se desarrollarán con fondos propios de cinco entidades públicas, estimados en casi \$61 millones, además de una donación internacional.

"Son diferentes actividades con diferentes cronogramas y duraciones; algunas se inaugurarán el próximo año, otras en los próximos años. Conforme vayamos cumpliendo con cada una, lo estaremos comunicando. En este momento no puedo dar una fecha exacta de finalización porque es un programa permanente", aseveró Carvajal.

Añadió que las actividades dependen de los estudios en curso para incorporarlas al banco de proyectos del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).

El programa suspendido se financiaría con un préstamo de \$75,1 millones otorgado por el Banco Mundial y aprobado en el 2020. El pasado 4 de abril, el gobierno anunció la cancelación del empréstito debido a la mala planificación y el uso ineficiente del crédito. La ejecución correspondía al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca).

En ese momento, Carvajal comunicó una nueva etapa del programa que se ejecutará con fondos propios de varias entidades públicas, incorporando el 48% de las actividades que incluía el préstamo del Banco Mundial.

En esta siguiente etapa, el MAG coordina la ejecución de las actividades, en la que están involucrados el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), el Ministerio de Ambiente y

## 'DECADENCIA'

**ELSECTOR** PESQUERO, EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, HA TENIDO UNA DECADENCIA MUY FUERTE, PERO NO HEMOS TENIDO NINGÚN APOYO (...). LA PESCA NO ES RENTABLE".

### **Doris González**

Presidenta de Asociación de Pescadores de Paquera

Energía (Minae), el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), además de una donación.

El MAG no precisó el nombre del organismo que aportará la donación.

Carvajal aseguró que no existe riesgo ante la amenaza de recortes presupuestarios en las entidades, tal como lo solicitó recientemente el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, para cumplir con los pagos al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), de acuerdo con lo ordenado por la Sala IV.

"Hay un compromiso con el sector pesquero para cumplir con los trabajos acordados y comunicados", señaló Carvajal. Explicó que los recursos provienen de presupuestos ordinarios y extraordinarios de las entidades.

Por su parte, Acosta indicó que los fondos para las actividades dirigidas al sector pesquero están presupuestados para el 2025 y que parte de estos son recursos del Inder, entidad que tiene autonomía de ejecución presupuestaria.

Doris González González, presidenta de la Asociación de Pescadores de Paquera, afirmó que desde el año pasado no han logrado respuesta de las autoridades para atender las necesidades del sector. Indicó que se dirigieron al Incopesca, sin resultados.

La dirigente gremial reveló que tienen la propuesta de generar valor agregado a la actividad con procesos de pesca responsable con el medio ambiente.

La Nación solicitó al Incopesca información sobre el avance de los proyectos, pero el presidente de la entidad, Nelson Peña, luego de indicar que sabía que este medio había sido atendido por el jerarca del MAG, no volvió a responder mensajes a través de WhatsApp.

Atracaderos. Carvajal indicó que se están desarrollando estudios de factibilidad en las zonas donde se construirán 16 atracaderos. Destacó la construcción de un embarcadero en Cuajiniquil, en Santa Cruz de Guanacaste, con una inversión superior a los \$10 millones, además de los análisis para la construcción de una lonja pesquera (puesto de comercialización y subasta) en Puntarenas.

La construcción de los embarcaderos está en proceso de estudios ambientales, marítimos y de suelo. De estos, tres presentan un mayor grado de avance y estarían ubicados en playa Coronado, playa Torres (ambas en isla Caballo, en el golfo de Nicoya) y Costa de Pájaros, en Puntarenas, detalló el funcionario.

Los otros atracaderos se instalarían en La Penca/Mangal, Pitahaya, bahía El Coco, Parismina, Uvita y Caño Blanco; también, en canal Mal País, canal Cabuya, Chomes, Boca Coronado, puerto Coyote y Cahuita.

"Estos proyectos, en algunos casos, están a nivel de perfil en Mideplán, mientras que otros no. Hay que completar los estudios para inscribirlos y obtener la factibilidad de Mideplán, para poder iniciarlos. Conforme se completen los análisis, lanzaremos las licitaciones para la construcción de la infraestructura", dijo Carvajal.

El jerarca explicó que estas actividades forman parte de una serie de acciones para impulsar la actividad pesquera y no constituyen un programa específico. Entre estas se incluyen la evaluación de pesquerías artesanales para otorgar licencias, el registro pesquero y acuícola, y el plan de manejo pesquero del golfo de Nicoya.

Mauricio González Gutiérrez, director ejecutivo del Sector Palangrero Nacional, confirmó que están trabajando con las autoridades en iniciativas como la instalación de cámaras de congelamiento.

González mencionó también el apoyo para la certificación del programa de mejora pesquera (FIP, por sus siglas en inglés), que implica el manejo sostenible de la actividad y la instalación de un sistema de rastreo satelital. Otra de las actividades dentro de las mejoras del sector incluye el análisis del proceso de comercialización.

Las iniciativas fueron presentadas al gobierno, afirmó.

ELABORACIÓN ESTUVO A CARGO DE COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA

# Laica refuta estudio donde se compara el mercado del azúcar con un cártel

Conclusiones de informe no reflejan la realidad del sector, sostiene gremial

#### **Gustavo Ortega**

gustavo.ortega@nacion.com

La Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica) rechazó "contundentemente" las recomendaciones del estudio de mercado de la caña de azúcar elaborado por la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), al que califica como "cargado de inexactitudes, omisiones y sesgos".

El estudio se hizo con asesoría de especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El Estudio de mercado de la caña de azúcar y sus derivados en Costa Rica, presentado por Coprocom el 23 de agosto, afirma que el mercado del azúcar en el país opera como un cártel en la producción y comercialización, estableciendo precios no competitivos para los consumidores.

Laica, que aglutina a productores e ingenios, sostiene que el estudio distorsiona la realidad del sector y critica negativamente una industria crucial para el desarrollo económico y social del país.

El estudio de mercado, coordinado por María Fernanda Viecens, consultora del BID, menciona a Laica como un "agente con poder sustancial de mercado capaz de cerrar la entrada a nuevos actores".

Además, destaca que Laica tiene una participación casi absoluta en el mercado nacional, con la capacidad de fijar precios unilateralmente o restringir sustancialmente el abastecimiento en el mercado relevante, sin que los demás agentes económicos puedan contrarrestar ese poder.

El análisis señala que una de las principales barreras a la competencia en el sector azucarero es el "funcionamiento análogo al de un cártel en la producción: coordinación y reparto de la producción entre los ingenios, con una cuota nacional de producción de azúcar por la que se pagan precios superiores a los competitivos".

Destaca clúster. Al respecto, Laica afirma que en Costa Rica existe un clúster del azúcar compuesto por varios actores clave, incluidos productores de caña de azúcar, ingenios, Laica, proveedores y consumidores.



La Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar sostiene que el estudio, presentado el 23 de agosto, distorsiona la realidad del sector y critica negativamente a una industria crucial en el país. RAFAEL PACHECO

"El estudio omite que el clúster del azúcar ofrece múltiples beneficios al desarrollo nacional, contribuye con el 1,2% del PIB agrícola del país y genera aproximadamente 58.000 empleos, especialmente en zonas rurales", apunta la gremial.

Laica solicitó a Coprocom una ampliación de la información mediante una nota. Entre sus críticas, la organización indica que el estudio omitió el criterio de la Cámara de Azucareros, que representa a 11 ingenios, y de la Federación de Cámaras de Productores de Caña (Fedecaña), por lo que califican el análisis como "consulta sesgada".

Tras la presentación del estudio, Coprocom anunció que emitiría una opinión en la que se establecerán recomendaciones a las autoridades del gobierno.

Las opiniones de la institución no son vinculantes según la normativa vigente; sin embargo, las instancias públicas que las reciben tienen la obligación de justificar si se apartan de las recomendaciones en los 30 días naturales posteriores a su recepción.

Laica también cuestiona el estudio de mercado en lo referente al establecimiento de la cuota nacional de producción.

El análisis de Coprocom señala que, según el marco legal vigente, los ingenios y los POSICIÓN FIRME

ESTAS GRAVES
ACUSACIONES NO
SOLO SON INFUNDADAS Y
CARECEN DE SUSTENTO
EN EL INFORME, SINO
QUE ADEMÁS DAÑAN LA
REPUTACIÓN DE LAICA Y
GENERAN UNA PERCEPCIÓN
ERRÓNEA EN EL MERCADO".

#### Liga Agrícola Industrial de la Caña

Respuesta a informe

productores independientes se reparten la cuota nacional de producción y definen el precio. Si producen por encima de la cuota establecida, ingenios y productores reciben un precio "extracuota".

"El precio de cuota lo calcula Laica, y el extracuota es el precio internacional, que es más competitivo. El diferencial es muy alto, en algún momento ha sido hasta del 86%", refirió Viecens durante la presentación del estudio.

Esta definición de precios está afectando a los hogares con menores ingresos, agregó la consultora.

Laica afirma que el sistema de cuota nacional de producción es una forma de organización del sector desde sus inicios, que garantiza el abastecimiento de azúcar de calidad a precios razonables. Según la organización, este sistema ha sido avalado por la

Sala Constitucional en reiteradas ocasiones.

Críticas sobre aranceles. Laica critica la recomendación del estudio de eliminar las barreras a las importaciones creadas mediante el establecimiento de altos aranceles, calificándola de tendenciosa y carente de comparaciones con otras naciones.

Como ejemplo, la organización menciona la aplicación de aranceles más altos al azúcar y otras medidas de protección en países productores como China, Estados Unidos y en la Unión Europea.

Asimismo, señala que el documento es impreciso porque compara precios (mayoristas y minoristas) entre países sin considerar el poder adquisitivo, el crecimiento de los precios internos y el tipo de cambio de cada nación.

Además, lo califica de "inexacto" al afirmar que el mercado está muy intervenido por el Estado. "Esta afirmación es totalmente errónea, ya que parte de una premisa incorrecta al considerar que Fanal (Fábrica Nacional de Licores) y Recope (Refinadora Costarricense de Petróleo) forman parte del 'ecosistema' del sector azucarero".

La Liga añadió que presentará una réplica "seria y bien fundamentada" al estudio de mercado.



La nueva planta de la firma incluye oficinas y áreas de producción avanzada. CORTESÍA

FIRMA DE EE. UU.

# Resonetics abre segunda planta en Zona Franca Coyol

#### Alejandro Durán

alejandro.duran@nacion.com

Resonetics, multinacional estadounidense dedicada a la fabricación de componentes para dispositivos médicos, inauguró ayer su segunda planta de manufactura, con una inversión de \$10 millones.

Este nuevo centro de producción está en la Zona Franca Coyol, en Alajuela.

La empresa informó de que la planta, de 5.000 metros cuadrados (m²), incluye oficinas y áreas de producción avanzada, lo cual se suma a las instalaciones ya operativas en la misma zona franca.

La expansión busca fortalecer las capacidades de manufactura y desarrollo tecnológico de la compañía en el país, se detalló en un comunicado de prensa conjunto con el Ministerio de Comercio Exterior (Comex)

Dave Mitchell, vicepresidente sénior de Operaciones de Resonetics, destacó que la primera sede de la firma en Costa Rica se consolidó como la más grande, con más de 550 trabajadores, desde los 16 empleados con que empezó, en el 2016.

Más empleos. Resonetics proyecta además invertir más de \$15 millones adicionales en los próximos tres años, lo que requerirá la generación de otros 300 empleos.

Indiana Trejos, viceministra del Comex, señaló que el país alberga más de 95 empresas especializadas en dispositivos médicos, lo cual lo posiciona como un competidor global en la industria médica.

Según datos de Comex, el sector de ciencias de la vida emplea a más de 55.000 personas y exporta 44 tipos de dispositivos médicos. Durante el primer semestre del 2024, las exportaciones de esta industria superaron los \$4.100 millones, según cifras de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

Resonetics tiene 17 plantas con más de 2.600 empleados distribuidos en Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Israel y Suiza. Esto significa que cerca del 20% de su fuerza laboral está en el país.



El ministro de Hacienda, Nogui Acosta (der.), cuando presentó el proyecto de presupuesto del Gobierno del 2024 al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias. RAFAEL PACHECO

LEY FIJA EL 1.º DE SETIEMBRE DE CADA AÑO COMO FECHA LÍMITE

# Hoy sería presentado al Congreso el proyecto de Presupuesto 2025

Conozca proceso que se sigue para elaborar el plan de gastos nacional

### Gustavo Ortega

gustavo.ortega@nacion.com

El presupuesto ordinario, según la definición del Ministerio de Hacienda, es un documento que detalla los ingresos y gastos necesarios para atender las demandas de la población en áreas como educación, salud, seguridad, pensiones, entre otros, así como el pago de la deuda adquirida para cubrir parte de esos requerimientos.

El endeudamiento ocurre debido a la insuficiencia de los recursos generados por la recaudación de impuestos. Este documento se presenta como proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa, la cual se encarga de su análisis, discusión y aprobación.

Hoy viernes, el Ministerio de Hacienda tiene prevista la presentación del Proyecto de Ley del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2025.

El artículo 176 de la Constitución Política señala que el presupuesto ordinario abarca todos los ingresos probables y los gastos autorizados de la Administración Pública durante el año económico. Los gastos no podrán superar los ingresos probables. El marco presupuestario se emite para un año, del 1.º de enero al 31 de diciembre.

Las instituciones incluidas en el presupuesto son la Presidencia de la República, 18 ministerios (incluidos sus órganos desconcentrados), la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), según Hacienda.

La Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos establece que el ministro de Hacienda debe presentar el proyecto de ley a más tardar el 1.º de setiembre de cada año.

El proceso se inicia con la planificación de ingresos y gastos por parte de cada entidad, basada en los planes fiscales de mediano y largo plazo, los objetivos de cada periodo, la coyuntura y los lineamientos establecidos. Comienza entre marzo y abril. Aquí se incluyen los límites de gastos y de crecimiento en cada partida, indica Fernando Rodríguez, exviceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda.

Una vez definidas las estimaciones de ingresos y los montos máximos de gasto, cada entidad presenta su respectivo anteproyecto a la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, que coordina todo el proceso. La remisión de estos documentos se hace a más tardar el 15 de junio. Esta Dirección analiza y ajusta los anteproyectos en función de la política presupuestaria y en cumplimiento con la Constitución Política, según lo establece el Procedimiento de Elaboración de Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República del Ministerio de Hacienda.

Elian Villegas, exministro de Hacienda, señala que esta etapa es complicada. "Las entidades suelen pedir que se amplíe el límite presupuestario. Se establece una negociación rápida, pero luego viene la revisión con cada entidad para justificar los gastos, y es más difícil porque varios ministerios tienen necesidades importantes".

Una vez que la Dirección de Presupuesto efectúa las modificaciones y ajustes pertinentes, los comunica a la entidad respectiva. Esta tiene un plazo improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir de la recepción de la comunicación, para manifestar su oposición con las justificaciones del caso. En caso de objeción, y si no se logra un acuerdo con la Dirección de Presupuesto Nacional, el asunto se traslada al ministro de Hacienda, quien lo eleva al presidente de la República para su resolución final.

La estimación de los ingresos del proyecto del presupuesto ordinario que realiza el Ministerio de Hacienda debe ser certificada por la Contraloría General de la República (CGR). El Banco Central de Costa Rica (BCCR) certifica la capacidad de endeudamiento del sector público para cubrir los gastos que no se logran cubrir con los ingresos estimados, explica Rodríguez.

Una vez elaborado el proyecto definitivo, la Dirección de Presupuesto lo entrega al ministro de Hacienda para su ratificación por el presidente de la República y su presentación a la Asamblea Legislativa. La Ley deberá estar aprobada antes del 30 de noviembre. ■ REGÍMENES DEL ICE Y EL PODER JUDICIAL

# Dos fondos de pensiones defienden análisis detrás de inversiones en Desyfin

#### Óscar Rodríguez

oscar.rodriguez@nacion.com

Los administradores de los fondos de pensiones del Poder Judicial y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) informaron a los afiliados de ambos regímenes de que las respectivas inversiones en Desyfin se efectuaron de manera correcta, cumpliendo con la normativa regulatoria de diversificación y mitigación del riesgo.

Así lo detallaron, en comunicados separados, a los trabajadores de estas dos instituciones. Este jueves, la Junta Administradora del Fondo de Pensiones Complementario del ICE detalló a los funcionarios de la empresa estatal que, al 31 de julio pasado, contaban con inversiones por un valor de ¢6.200 millones entre certificados a plazo y bonos de deuda emitidos por la financiera.

Los administradores del fondo informaron de que el 80% de los recursos invertidos vencen este año y el 20% restante, en el 2025.

En el último estado financiero disponible de este régimen de pensiones, publicado en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones (Supén), se indicaba que las inversiones en Desyfin eran por ¢1.000 millones.

"La inversión en este emisor representa el 1,38% del total de activos administrados que ascienden aproximadamente a ¢442.000 millones (...) Esta inversión está en plena conformidad con la estrategia de diversificación de inversiones en títulos valores a efecto de reducir los posibles impactos ante la materialización de los riesgos financieros", dice el comunicado del cual tiene copia *La Nación*.

Además, en el documento se precisó que todas las inversiones están expuestas a riesgos y que se sigue de cerca el proceso de intervención.

"Con el anuncio realizado por Desyfin respecto al trabajo que realiza en un plan de capitalización que permita fortalecer su situación financiera (...) se espera que esta financiera pueda volver a operar con normalidad y a partir de ello honrar las obligaciones financieras contraídas con actores del mercado financiero y bursátil", aseguró la Administración del fondo de jubilaciones del ICE, sin dar detalle del origen de tal afirmación.

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), emitió la orden de intervenir Desyfin el 13 de agosto, por anomalías detectadas en el manejo de la cartera de crédito. Desde ese momento no se ha brindado ningún detalle sobre el avance del proceso de revisión de la compañía, ni sobre el posible desenlace de la diligencia, dirigida por Marianne Kött Salas.

Oslean Mora, director ejecutivo de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, detalló en un comunicado a los afiliados al régimen que la situación con la entidad financiera intervenida no solo afecta al fondo, sino a más de 900 inversionistas.

En el comunicado del pasado 21 de agosto, señaló que monitorean la situación para evaluar el impacto que este caso pueda tener sobre las inversiones del sistema.

La información financiera del régimen judicial muestra que son tenedores de cuatro títulos de Desyfin por un monto de ¢11.500 millones, es decir, el 1,5% del total del portafolio.

"En el momento de la inversión inicial, se llevó a cabo un análisis exhaustivo de Desyfin, evaluando todos los riesgos asociados y la viabilidad de la inversión. Asimismo, se realizaron seguimientos periódicos para asegurar que la inversión permaneciera alineada con los criterios de calidad", detalló Mora en el oficio.

Asimismo, precisó que, desde noviembre del 2023, se dejaron de hacer nuevas inversiones en la financiera.

Mora subrayó en el comunicado que respeta el actual proceso de intervención. ■



Administradores del fondo de pensiones del ICE informaron de que tienen inversiones en Desyfin por ¢6.200 millones. M. CARAVACA

# ELMUNDO

www.nacion.com
Ferlin Fuentes,
redactor de El Mundo
ferlin.fuentes@nacion.com

→ En 1990, la actual vicepresidenta de Nicaragua organizó un congreso de brujería en Managua

# Rosario Murillo, la supuesta 'bruja' que odia a la Iglesia

> En las calles y en redes sociales, abundan los rumores sobre sus creencias esotéricas y su relación con el satanismo

Cuando, hace unas semanas, un grupo internacional de expertos se reunió con activistas nicaragüenses exiliados para analizar el continuo deterioro de la libertad de religión en Nicaragua, intentaron encontrar el origen de la agresividad del régimen Ortega-Murillo contra la Iglesia católica, que últimamente se ha extendido también a las iglesias evangélicas.

"Ven a la Iglesia como un actor político", "quieren desarticularla y suplantarla con una iglesia oficialista" y "les asusta su poder de convocatoria", fueron algunas de las propuestas discutidas durante el foro, organizado por la Comisión para la Libertad Religiosa Internacional, con sede en Estados Unidos.

Sin embargo, ninguno de los participantes se acercó siquiera a una teoría que, desde hace años, se maneja con insistencia en redes sociales y en las aceras de cada pueblo de Nicaragua: "La Chamuca es bruja".

Los nicaragüenses llaman Chamuca a Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega y la mujer que mueve los hilos del país como segunda al mando. El apodo lo acuñó en el 2006 el caricaturista de *La Prensa*, Manuel Guillén, cuando lanzó un programa televisivo de humor político. En aquellos años, todavía se podía criticar y satirizar a los Ortega dentro de Nicaragua.

Congreso de brujas. El sobrenombre de bruja no es gratuito. Fue la misma Murillo quien anunció, durante la recta final de la campaña electoral de 1990, la convocatoria para un primer "Congreso Latinoamericano de Brujería, Parasicología y Medicina Popular" en Managua.

El escándalo que el anuncio generó fue usado por la campaña de Violeta Chamorro para presentar a Ortega y Murillo como distantes de Dios y cercanos al diablo. Los colaboradores de Ortega intentaron desvincular a su candidato del evento, pero fue imposible.

Ortega terminó defendiendo el congreso de brujos. "Al final, si un hombre tiene fe, si él realmente está en comunicación con Dios, no tiene razones para sentir temor



Los nicaragüenses llaman Chamuca a Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega y la mujer que mueve los hilos del país. AFP

ante brujas", dijo el entonces aspirante, según publicaron medios estadounidenses en febrero de 1990. "Tenerles miedo es aceptar que son más poderosas que Dios", afirmó.

El congreso se mantuvo en pie hasta que surgió un "inconveniente" que dio al traste con los planes: Ortega perdió las elecciones.

Desde entonces, y reforzado por su comportamiento, su agresivo lenguaje y su estrafalaria apariencia; combinados con la simbología de sus íconos, han llevado a muchos a especular sobre si Murillo es adepta a la brujería y el satanismo.

Atracción por lo místico. Los vínculos de Murillo con lo esotérico vienen desde su infancia, en la década de 1950. Fue en la casa de su padre, el productor algodonero y ganadero, Teódulo Murillo Molina, donde Rosario se empezó a relacionar con el esoterismo.

Su madre, Zoilamérica Zambrana Sandino, fue quien le enseñó a contactar espíritus usando la Ouija. Así lo reveló la revista colombiana *Semana* en el 2021, citando al periodista Anuar Hassan, quien estuvo casado con Murillo. Hassan dijo que fue la madre de Murillo quien le regaló a esta una baraja española y le enseñó a "leer las cartas".

El papel de Murillo durante la primera dictadura sandinista fue de bajo perfil. Su ámbito de acción se limitaba a asuntos culturales. Lejos estaba el rol de vocera gubernamental que asumió desde el 2007 y cuya influencia creció hasta ser reconocida por el propio Ortega como "co-presidenta". Ella se empeñó en imponer su marca en la nueva dictadura

'Árboles de la vida'. Para algunos, la evidencia contra Murillo es suficiente para calificarla de satánica y dan como prueba sus creencias y símbolos esotéricos.

Uno de esos íconos son los llamados "árboles de la vida", que la población bautizó como "chayopalos" o "arbolatas". Estas estructuras metálicas luminosas fueron colocadas en distintas avenidas de Managua, a partir del 2013.

Inmediatamente, fueron identificados como "obra de la Chamuca". Algunos sacerdotes y católicos comprometidos señalaban que las hojas de

los árboles repetían el número 666, que sería la señal del demonio.

"Estos son una parte visible de su poder. De hecho, durante las protestas contra el régimen Ortega-Murillo del 2018, una cantidad de árboles de metal fueron derribados como símbolo de rompimiento con el régimen", dijo recientemente a la revista *Magazine* el semiótico y especialista en comunicación verbal y no verbal Marlon Segura.

Este año, Murillo ordenó que se volvieran a instalar los árboles de la vida derribados y varias otras docenas adicionales. Se erigieron de nuevo 66 estructuras metálicas.

Para su segunda toma de posesión como parte del gobierno de su esposo, en enero del 2022, Murillo mandó a dibujar un enorme pentagrama en el piso de la plaza de la Revolución. Pero visto desde la tarima donde estaban ellos, la figura estaba invertida, tal como la usan los satánicos.

Murillo dijo que sintió una "energía misteriosa" durante la ceremonia en la que, según sostuvo, estuvieron presentes personas ya fallecidas.

"Ayer, cuando estábamos

en la plaza, sentimos esa energía misteriosa, prodigiosa, milagrosa, que sabemos llena a nuestra Nicaragua", dijo al día siguiente del evento. "Ahí estaba el espíritu inmenso del alma nicaragüense, de su pueblo. Estaban todos, todos los que están en otro plano de vida y han dejado su testimonio y su legado de compromiso", agregó.

Una bruja costarricense conocida como Morgana dijo a Magazine que, entre las brujas de la región, no hay consenso sobre si Murillo es realmente una bruja. "Pero eso no quiere decir que no haga rituales o que no practique la brujería", aclaró.

Morgana sí cree que Murillo es bruja. "Y una muy poderosa. No es por nada que ha llegado a donde está", comentó.

Según ella, Murillo utiliza vestidos y faldas largas pues eso tiene un "significado energético". En ese sentido, su estrafalario vestuario serviría para proyectar la imagen de una guía espiritual, llena de sabiduría y que tiene actitudes maternales.

Sus muchos anillos y pul-

→ PASA A LA PÁGINA 24

seras, según Morgana, son para distraer la atención de un amuleto que lleva siempre y que usa "como su principal conector con el poder oculto".

Muchos sacerdotes, en privado, no dudan de que Murillo practica la brujería. Para un sacerdote forzado al exilio, que habló con *La Prensa* bajo condición de anonimato, "esa mujer es bruja". "De la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia", sentenció el cura cuando *La Prensa* le preguntó por qué lo decía. "Ella todos los días escupe veneno", aseguró.

De lunes a viernes, Murillo ejecuta un monólogo en los medios oficiales. Desde abril del 2018, es raro el día que no dedique casi la mitad del tiempo a insultar y atacar a la víctima de turno; con frecuencia, los sacerdotes católicos.

Sus duras palabras se convirtieron en crueles hechos en el trato a los religiosos católicos. Hasta la fecha, 150 clérigos, incluyendo tres obispos, han sido expulsados de Nicaragua por diferentes mecanismos; varias decenas de ellos pasaron de las celdas de la dictadura al destierro.

Otro sacerdote, uno de los pocos exorcistas de Nicaragua, ahora exiliado, dice que 
Murillo demostró su total separación de la Iglesia católica 
al ordenar en Granada que sus 
Consejos del Poder Ciudadano 
se encargaran de organizar y 
promover cursos de esoterismo gratuitos para la población.

"El hecho de que se promueva el esoterismo, que se consulte con personas vinculadas a la santería, es un signo de que hay una división del pensamiento, porque cuando se es católico auténtico, se sabe que el primer mandamiento de la Ley de Dios nos prohíbe todo lo que sea culto satánico", indicó el exorcista.

"Puede hablar de Dios, pero cuando yo traigo chamanes, santeros de Cuba y yo hago que las personas a mi alrededor practiquen vudú, pues tengo que decir que es una persona con dicotomía mental, moral", agregó. "Porque, efectivamente, se habla de Dios, de Jesucristo, de la Iglesia, pero en términos que no son católicos y no corresponden a la mentalidad y la expresión ca-

tólicas (...); no se puede mezclar lo esotérico con lo católico", aclaró.

Por su parte, el sacerdote mexicano Héctor Ramírez, director de Mater Fátima en Costa Rica, calificó en octubre del 2021 a Murillo como "una bruja en toda regla".

"La segunda bruja más importante del mundo está aquí en América. ¿Saben dónde?", preguntó el padre a sus feligreses. "Es la esposa de Ortega", respondió, pero no aclaró quién es la bruja más importante, por encima de Murillo.

Creencias por conveniencia. Una persona que tuvo cercanía con la pareja Ortega-Murillo en los años 1980, pero que ahora se distanció de ellos, dice que nunca vio nada satánico en las creencias de Murillo. Describió dichas creencias "como un arroz con mango" de esoterismo con elementos de cristianismo.

"Yo no sé si la palabra es brujería, porque creo que esoterismo lo define mejor", explicó. "Es un esoterismo combinado con un tipo de espiritualidad religiosa, pero construida a la medida. ¿Qué significa a la medida? Lo que le conviene", agregó.

Buda y platos con sal. Una muy rara oportunidad de ver las creencias de Murillo de cerca se produjo en noviembre del 2006, cuando el entonces periodista Arturo McFields fue invitado por ella a la celebración navideña en su residencia, en El Carmen.

Durante el recorrido por su casa, Murillo mostró al periodista una imagen de Buda. Había también imágenes esotéricas que, según ella misma dijo, representan el movimiento en la vida. Había candelas por todas partes y platos con pequeñas cantidades de sal.

Sobre la imagen de Buda, Murillo explicó que "es el símbolo de la unión con el universo a través del desprendimiento, del desapego".

"Yo admiro mucho el budismo en tanto que predica el desapego, el desprendimiento, el no apegarse a nada, porque uno no es eterno, uno es movimiento, la vida es eso, la vida es movimiento y uno debe fluir con ese movimiento y saber que un día estás aquí y otro día estás muerto, pero lo único que cuenta es que tu espíritu prevalezca", manifestó.

Murillo predica desapego en el video. Sin embargo, durante 17 años, ella y su familia se han apegado al poder; en el 2018 su gobierno segó la vida de más de 350 personas, muchas de ellas jóvenes estudiantes, con tal de mantenerse al mando.

"Vamos con todo" fue la orden que recibieron los paramilitares del régimen, en julio de ese año, antes de iniciar la masacre. Un apego al poder construido sobre sangre y muerte.

Entre la saturada decoración de la casa de Ortega y Murillo, se aprecia un gran número de ángeles. Murillo dice que son "seres de luz". Las imágenes de ángeles son comunes entre los practicantes de la llamada "Nueva Era", una creencia que combina elementos esotéricos y otros de diversas religiones.

"La sal en el día de Navidad, la sal atrae las cosas negativas, porque la sal es el mar, el infinito la inmensidad", explica Murillo en el video. "Entonces, sirve para atraer las energías negativas y que no haya negatividad en el ambiente, que haya armonía", explicó.

Murillo también fue adepta de Sai Baba, un gurú indio ya fallecido a quienes sus millones de seguidores adoraban como a un dios. Pero Sai Baba fue acusado de abusar sexualmente de niños.

La escritora Gioconda Belli, en una entrevista con el portal noticioso *Infobae*, dijo que Murillo aspira a eliminar la Iglesia católica de Nicaragua para instalar una nueva religión de la que ella sería "sacerdotisa".

"Hace mucho, pronostiqué que Murillo buscaba convertirse en la sacerdotisa de una iglesia inventada por ella. Pregona el fin de quienes se interponen entre ella y ese dios que ha hecho existir para sí misma e invoca para que avale su desalmado proceder. Su dios no existe", escribió Belli en su cuenta de la red X.

Hoy, cuando Murillo ataca a la Iglesia católica con un afán destructivo que no cesa, lo que los nicaragüenses llevan repitiendo sotto voce (en voz baja) desde hace años en las aceras del país y detrás de perfiles anónimos en redes sociales, bien podría ser cierto.



Durante su gestión, Rosario Murillo ha promovido símbolos esotéricos, como los "árboles de la vida" y un pentagrama invertido en la plaza de la Revolución. Su esposo, Daniel Ortega, no la contradice. AFP

ENTREVISTA EN CNN

# Kamala Harris reafirma su postura sobre migración

Ferlin Fuentes

ferlin.fuentes@nacion.com

Kamala Harris, candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, se pronunció sobre varios temas clave en la entrevista exclusiva que brindó anoche a CNN, en la cual destacó su posición sobre el tema migratorio.

A 12 días de su próximo encuentro con el candidato republicano, Donald Trump, Harris dejó claro que la reforma migratoria es una prioridad en su agenda política.

Aseguró que, de llegar a la presidencia, no solo apoyaría la aprobación de una nueva ley migratoria, sino que se comprometería a firmarla desde su escritorio, tras subrayar la importancia de establecer consecuencias claras para quienes cruzan la frontera de manera ilegal.

La candidata también destacó su experiencia en el combate contra el tráfico de personas, armas y drogas. Dijo ser la única persona que ha procesado a organizaciones criminales involucradas en estas actividades.

En respuesta a una pregunta sobre por qué la admi-



"Es el mismo libro de siempre", dijo Kamala Harris cuando se le preguntó sobre Trump. AFP

nistración demócrata actual tardó tanto en imponer medidas sobre inmigración y asilo, explicó: "Se trabajó, con los miembros más conservadores del Congreso, un proyecto de ley que aseguraba las fronteras, el cual no fue apoyado debido a la postura de Donald Trump, quien evitó que 1.500 agentes reforzaran la frontera".

"Tenemos leyes que deben cumplirse, que abordan el problema de quienes cruzan nuestra frontera ilegalmente y debería haber consecuencias", enfatizó.

Harris abordó la situación en Oriente Medio, defendiendo el derecho de Israel a protegerse, pero insistiendo en la necesidad de un acuerdo para terminar con la guerra y garantizar la seguridad tanto de Israel como de Palestina. ■

CAMPAÑA INFANTIL

# Israel acepta hacer 'pausas humanitarias' de vacunación

TULKAREM. AFP. Las autoridades israelíes aceptaron una serie de "pausas humanitarias" de tres días cada una, a razón de varias horas por día, en el centro, sur y norte de la Franja de Gaza, para realizar una campaña de vacunación infantil contra la polio a partir del domingo, informó ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los países mediadores entre Israel y Hamás, a saber Catar, Egipto y Estados Unidos, tratan de lograr una tregua y la liberación de rehenes a cambio de palestinos presos en Israel.

En la Franja de Gaza, la Defensa Civil reportó ocho muertos en nuevos bombardeos en el norte. Una fuente médica señaló que tres palestinos perecieron en un ataque con dron en el sur.

Operación 'antiterrorista'. El Ejército israelí indicó que en las últimas 24 horas eliminó a "decenas de terroristas", uno de los cuales, según el comunicado, participó en el ataque del 7 de octubre.

Tras casi 11 meses de guerra, los 2,4 millones de habitantes de Gaza están sumidos en una grave crisis sanitaria.

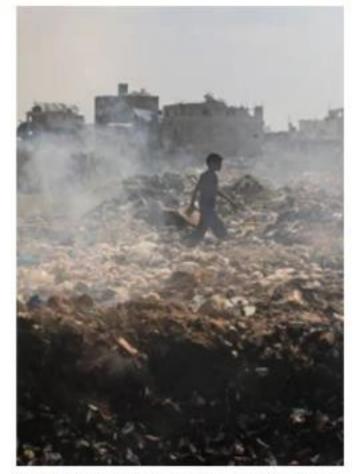

Los 2,4 millones de habitantes de Gaza están sumidos en una grave crisis sanitaria. AFP

El Ejército israelí mató a siete combatientes palestinos en el segundo día de una operación "antiterrorista" a gran escala en Cisjordania, la cual ha dejado al menos 16 muertos en 48 horas, en paralelo a la guerra contra Hamás en la Franja de Gaza.

La intervención israelí, iniciada el miércoles, incluye bombardeos e incursiones con convoyes blindados en las ciudades de Yenín, Naplusa, Tubas y Tulkarem, así como en dos campos de refugiados, donde los grupos armados que luchan contra la ocupación de Israel son muy activos.

Casi la mitad de Tulkarem está sin agua, señaló un empleado municipal.

En el ataque del 7 de octubre del 2023, islamistas mataron a 1.199 personas en el sur de Israel, en su mayoría civiles, y secuestraron a 251 personas.

DIFERENCIAS POR ALIADOS DE WASHINGTON EN ASIA

# China reafirma compromiso de paz con Estados Unidos en medio de tensiones

PEKÍN. AFP. El compromiso de Pekín de mantener buenas relaciones con Washington "no ha cambiado", afirmó este jueves el presidente chino Xi Jinping al consejero de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, durante su visita a China.

Sullivan es el primer asesor de seguridad nacional en visitar el país desde el 2016. Esta visita se desarrolla en un contexto de tensiones entre China y los aliados clave de Washington en Asia: Japón, Filipinas y Taiwán. Estados Unidos se comprometió el miércoles a apoyarlos.

Ayer, en Pekín, el presidente chino aseguró a Sullivan que, a pesar de "cambios importantes", el compromiso de China con un desarrollo estable, sano y sostenible de las relaciones entre China y Estados Unidos se mantiene sin cambios, según la televisión pública CCTV.

"Esperamos que Estados Unidos trabaje con China para encontrarse a mitad de camino", agregó Xi.

Antes, Sullivan se reunió con el general chino Zhang Yuxia, vicepresidente de la comisión militar central, en un raro encuentro cara a cara que se centró en la isla autónoma de Taiwán.



El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, fue recibido por el presidente Xi Jinping en Pekín. AFP

En un comunicado de la Casa Blanca, Sullivan subrayó la importancia de la "estabilidad" en el estrecho de Taiwán, que separa la isla del continente chino; así como la importancia de la "libertad de navegación" en el mar de China meridional, escenario de incidentes entre Pekín y Manila.

Zhang advirtió que el estatus de la isla autónoma de Taiwán constituye "la primera línea roja que no puede cruzarse en lo que respecta a las relaciones sino-estadounidenses".

"China siempre estuvo comprometida con mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán", declaró, según un comunicado del Ministerio de Defensa chino. Sin embargo, la "independencia de Taiwán' es incompatible con la paz y la estabilidad" en el estrecho, aseguró.

"China exige que Estados Unidos ponga fin a cualquier colusión militar con Taiwán, deje de armar a Taiwán y de difundir noticias falsas sobre Taiwán", lanzó Zhang Yuxia, según el comunicado de Pekín.

A pesar de la relación tensa, según la Casa Blanca, ambos países comenzaron a preparar un intercambio telefónico entre el presidente Joe Biden y su homólogo chino "en las próximas semanas".

DOS ZONAS DEL PAÍS

# Panamá dicta toque de queda para luchar contra narco

presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció ayer que impondrá un toque de queda en dos zonas del país para "limpiar" las calles del narcotráfico y la delincuencia. La medida, que restringe el libre desplazamiento de la población, regirá de 9 p. m. a 5 a. m. en la provincia caribeña de Colón y en el distrito de San Miguelito, contiguo a la capital panameña.

"Deseo que exista el toque de queda en esos dos lugares porque son quizás las zonas más afectadas por el tema de pandillas. El narcotráfico modificó toda la estructura delictiva", indicó Mulino en su conferencia de prensa semanal, pero no precisó la fecha de inicio de esta medida.

El toque de queda "es la única forma que tenemos, en tranquilidad relativa, de limpiar calles, avenidas y áreas más retiradas", agregó.

En las últimas semanas, las autoridades detuvieron en Panamá a decenas de personas, entre ellas policías y el hijo de un diputado, por su presunta relación con pandillas o el tráfico de drogas. Según las autoridades, es-



El presidente José Mulino anunció la medida, que se aplicará en Colón y San Miguelito. AFP

tas bandas trafican drogas y blanquean dinero procedente del narcotráfico. Además, la mayoría de los homicidios en el país están relacionados con estas asociaciones criminales.

Mulino afirmó que durante su época como ministro de Seguridad en el gobierno del Ricardo Martinelli (2009-2014), incautar una tonelada de droga "era de vez en cuando", mientras que ahora "es cosa de todos los días". En el 2023, Panamá decomisó 119 toneladas de drogas, cantidad inferior al récord de 138 toneladas en el 2022. En lo que va del año, decomisó más de 50 toneladas.

Panamá sirve de paso para la cocaína procedente de Sudamérica, principalmente de Colombia, que es enviada a Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de esta droga.

# Obituarios

CONTÁCTENOS WHATSAPP 6420-2118

TELÉFONOS: 4107-1016 4107-1717

4107-1717

Con profunda tristeza nos unimos al dolor que embarga a nuestro amigo, Javier Flores Caravaca y a su familia por el fallecimiento de su madre:

# Sra. Violeta Caravaca Araya

Hospital Nacional de Niños "Dr. Carlos Sáenz Herrera"

Carlos Jiménez
Felipe Blanco
Carlos Valle
Judith Abellán
Alexandra Pérez
Gladys Rey
Randall Quesada
William Fernández
Silvia Fernández
Jéssica Gómez
Roberto Segura

Adriana Yock Georgina Madriz Jose E. Hurtado Guillermo Rincón Lydiana Avila ria Lourdes Berkov

Maria Lourdes Berkovics
Rafael Díaz
Dora Carvajal
Jorge Arce
André Vargas
Marco Tulio Vargas

María Jesús González
Michelle Oconitrillo
Joselina Seoane
Jorge Delgado
Mariela Bolívar
Paola Granados
Santiago Ramírez
Bernal Vargas
Arturo Morales
Hernán Rodríguez
Danny Ugalde

"Si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos." Romanos 14:8

San José, 29 de Agosto 2024

# Angelina Echeverría Sáenz (Nini)

Descansa en la paz del señor

Sus hermanos: José Julio Echeverría Sáenz y María Zeneida Bermúdez hijos y nietos

María de los Ángeles Echeverría Sáenz hijos y nietos

José Tomás Echeverría y Lorena García hijos y nieto

José Manuel Echeverría y Carmen Montoya hijos y nietos

Lo comunican con mucho pesar e invitan a la misa que en su honor se llevará a cabo el sábado 31 de agosto a las 5 p.m. en la Iglesia de Don Bosco.



Armando González **EDITOR GENERAL GRUPO NACIÓN** DIRECTOR

Armando Mayorga JEFE DE REDACCIÓN

Víctor Fernández **Ronald Matute** Larissa Minsky JEFES DE INFORMACIÓN

**Guiselly Mora** EDITORA DE OPINION

John Univio EDITOR JEFE DE DISEÑO EDICIÓN 28123/LXXVII 32 PP. 2 SECCIONES

**EDITADO POR** @ GRUPO NACIÓN GN, S. A.

# **EDITORIAL**

# Marcha por la educación

Entre las organizaciones involucradas en la marcha por la educación, las universidades destacan por su poder de convocatoria. La capacidad de movilizar a los estudiantes garantiza su preeminencia y termina por convertir la demanda general de financiamiento para la educación en una exigencia particular de recursos para las casas de enseñanza superior.

A juzgar por la marcha, sus antecedentes y epílogo, es fácil confundir la protesta por el recorte presupuestario del 5,2 % del producto interno bruto en el 2024 al 4,8 % en el 2025, con la pugna por el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Pero el 4,8 % es la totalidad del presupuesto educativo, incluidos los recursos de las universidades, que no son el sector más afectado por la restricción.

La marcha nace de los desacuerdos entre los rectores y el gobierno sobre el porcentaje de aumento del FEES. Constatada la imposibilidad de llegar más lejos mediante las conversaciones, la convocatoria de la manifestación nace de las universidades y adopta el carácter de marcha por la educación para ampliar la sombrilla, atraer a sindicatos de maestros y a otras organizaciones. No media engaño ni intención de perpetrarlo, pero la fuerza de las universidades se impone y desplaza al resto del sistema educativo y sus apremiantes necesidades. El epílogo es la presentación del documento para solicitar a la Asamblea Legislativa fijar el aumento del FEES. También hay un Pacto Nacional por la Educación Pública para exigir mayor presupuesto en todos los niveles del sistema, pero queda relegado a segundo plano.

Nuestra información del miércoles sobre la marcha, es preciso confesarlo, constituye un fiel reflejo del fenómeno. Inmediatamente después de describir el pacto firmado por las 70 organizaciones integradas a la manifestación, escribimos: "La protesta se da en el contexto de fricción entre las universidades estatales

y el gobierno por el fracaso en la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el 2025, pues los rectores solicitaron un aumento del 4,06 % y el Poder Ejecutivo solo estaba dispuesto a un ajuste del 1 %, equivalente a ¢5.761 millones, aproximadamente".

El drama de la educación preescolar, primaria y secundaria prácticamente desaparece, pero es ahí, no en las universidades, donde se puede hablar de la verdadera miseria del sistema educativo. Hay un centenar de planteles cerrados debido a órdenes sanitarias y muchos más con necesidad de reparaciones urgentes. Las conexiones de internet son una promesa incumplida, así como la dotación del equipo necesario para la enseñanza informática. Cien mil niños dejaron de recibir becas y los programas de transporte y comedores escolares sufren deterioro.

En cuanto a la enseñanza propiamente dicha, las mismas universidades se ven obligadas a ofrecer cursos de nivelación a los nuevos estudiantes, aunque están entre los mejor preparados de sus promociones porque superaron exámenes de admisión y otros obstáculos para acceder a la educación superior.

Justamente ayer, Astrid Fischel, exministra de Educación y exvicepresidenta de la República, renunció al Consejo Superior de Educación, entre otras razones, por "la significativa y creciente reducción del presupuesto social, y en particular de los recursos asignados a la educación", lo cual "compromete las posibilidades de un crecimiento económico equitativo".

El FEES es importante y el gobierno no condujo las negociaciones con la disposición al diálogo esperada.

Las universidades deben contar con los recursos necesarios para cumplir su trascendental misión, sin incurrir en los excesos del pasado, pero si de establecer prioridades se trata, urge fijar la vista en otra parte.

Las universidades deben contar con los recursos necesarios para cumplir su trascendental misión, pero no son el sector más afectado por el recorte del presupuesto educativo

Es en preescolar, primaria y secundaria donde se puede hablar de la verdadera miseria del sistema y de las peores consecuencias para la formación de los ióvenes

# CARTAS A LA COLUMNA

# Una lección de ineficiencia

### **SUPREMA IRONÍA EN UN PEAJE**

Iba rumbo a Cartago y vi mucha fila en la caseta del peaje donde se pagan ¢75 o con quick pass, entonces me pasé al del voluntario, de ¢100. Pero me dijeron que mi vehículo es un microbús y por eso debía pagar más. Respondí que en todos los peajes pasa como liviano, ya que es tipo miniván, pero que no había problema porque estaba dispuesto a más. Incluso me pidieron la tarjeta de circulación, y se la di. Pero me indican que solo pueden cobrar ¢100, que debo pasar al otro carril, donde había cinco carros detrás del mío. Imaginen las peripecias para cambiar de lugar. Cuando lo hice, pasé la casetilla con el quick pass pagando ¢75. ¿Por qué no autorizan a los funcionarios del carril voluntario para que cobren todo tipo de peajes? Habría eficiencia y nos evitarían peligrosas maniobras y retrasos.

Hernán Solera Salas

San José

### Conductas agresivas

Resulta bochornoso el comportamiento de ciertos jugadores de la Primera División de fútbol por sus constantes expulsiones y el pésimo ejemplo que dan a la niñez y juventud. Como referencia, menciono a dos del Deportivo Saprissa, Mariano Torres y David Guzmán, por sus conductas agresivas hacia los rivales.

Lo de Torres es más grave debido a su condición de capitán. Algunos aducen que su

carácter o inmadurez lo llevan a cometer esas faltas y malacrianzas. Sin embargo, considero que es un problema de educación, cultura emocional y falta de liderazgo y autoridad de sus entrenadores y la dirigencia.

Estas conductas deplorables no son casuales; las vemos en todos los niveles de nuestra sociedad, en los poderes y las instituciones. Alcemos nuestras voces contra estos actos por el bien de la patria para

erradicarlos.

José Rugama Hernández

San José

## Agradecimiento

Agradezco a la empresa contratada por el AyA para la reparación de las calles en el sur de Hatillo 4. Realizaron un trabajo magnífico, eficiente y responsable. En nombre de todos los vecinos, muchas gracias.

Mario Romero Orozco

Hatillo

### Alza en préstamo

Me aumentaron el préstamo con Coopeservidores en ¢25.000. Perdí mis ahorros y, tras de eso, tengo que pagar ahora al Banco Popular un poco más, sin tener culpa de nada, porque la cartera ya no es de Coopeservidores. Bonito estilo tienen los bancos para ganar dinero.

#### **Orlando Martín Marín** Hernández

Heredia

### Lío con tarjetas

Desde hace muchos años. tengo tarjetas de crédito del Scotiabank. Estoy por formali-

zar una operación hipotecaria con un banco y el límite de crédito de mis tarjetas limita mi capacidad de pago. Dado que la Mastercard Black la acepté para ingresar rápidamente al aeropuerto y no tengo mayor flujo de operaciones en ella, decidí cancelarla.

¡Oh, tragedia! Después de una visita a una sucursal v tres llamadas al call center, me acaban de decir que no pueden cancelar la tarjeta hasta después de la fecha de corte, a pesar de que la cuenta está en cero, pues el cálculo de intereses es automático y no puede hacerse manualmente.

¿Y el servicio al cliente? ¿Qué pasa si los sistemas informáticos colapsan? ¿Dejarían de brindar sus servicios? Consulté si podía recurrir a alguna otra instancia, y respondieron simplemente que no. Claramente, en este caso, el cliente no es lo primero y la tecnología no resuelve problemas; los genera.

### Alberto Mora Román

Coronado

### Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibi-

mos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

### Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección "Foro", el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito. ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.

# Estancamiento del sistema eléctrico nacional

#### Juan María González V.

MIEMBRO DEL CONSEJO DE PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD

e van a cumplir 12 años. Corría octubre cuando una mañana altos cargos y autoridades políticas concurrieron a la inauguración del Parque Eólico de Santa Ana, en los cerros que separan el cantón que le dio nombre y el de Mora.

En total, 17 aerogeneradores, que agregaban una potencia instalada de algo más de 15 megavatios (MW), constituían una inversión emblemática de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, principal empresa distribuidora del Valle Central, a la vista de la mayoría de los habitantes de las provincias de San José, Alajuela y Heredia.

El mensaje de compromiso con la generación de energía limpia quedaba patente, incluso para los visitantes del exterior que llegaban al aeropuerto Juan Santamaría.

El comunicado de prensa destacaba la capacidad de la nueva planta eólica para atender necesidades de energía eléctrica de los hogares. Todo era parabienes en los saludos y felicitaciones: una demostración de la capacidad nacional para avanzar hacia la generación renovable.

Mientras, a la misma hora de ese día, en las oficinas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), se abrían los sobres de las ofertas de



Parque Eólico de Santa Ana. FOTO: ALBERT MARÍN

Las deficiencias y demoras en la toma de decisiones están obstaculizando el progreso

empresas privadas que sometían sus proyectos de generación eólica al escrutinio técnico-económico.

La producción del Parque Eólico de Santa Ana se anunciaba a un costo de 22,5 centavos de dólar el kilovatio hora (kWh). La sorpresa fue mayúscula cuando la apertura de las ofertas de inversión privada revelaba varias a un precio de 8,33 centavos de dólar por kWh y aún alguna más por debajo de los 10 centavos de dólar.

El costo del kWh en el parque recién inaugurado era casi tres veces más alto que el precio de las propuestas privadas, precio que incluía de seguro un razonable margen de retorno a la inversión, así como una previsión de riesgo.

El hecho no pasó inadvertido para los sectores productivos nacionales.

¿Cómo pudo suceder algo así?, nos preguntábamos los que seguíamos de cerca el desarrollo eléctrico nacional. Aquello —concluíamos— era una demostración casi aberrante del formato establecido —el statu quo— del sistema eléctrico nacional, basado en la confluencia interesada de

un mercado eléctrico cerrado a la participación de la inversión privada, por un lado, y de la aplicación consagrada del principio del servicio al costo, por otro; entiéndase, a "cualquier costo, siempre que fuera al costo", bajo una rectoría ausente y una regulación que miraba para otro lado aceptando complaciente trasladar a las tarifas los crecientes costos; pero eso sí, al "puro costo".

Más grave aún es que 12 años después todavía se debata acerca de si debemos cambiar o no el modelo de nuestro sistema eléctrico nacional —acertado en su momento; hoy injusto e ineficiente— que carga sobre los consumidores todos los errores e ineficiencias acumuladas en forma de tarifas desequilibradas y calidad deplorable, acrecentando la desigualdad de las zonas menos desarrolladas -como manifiesta el índice de competitividad nacional del Consejo de Promoción de la Competitividad- y poniendo en riesgo el desarrollo nacional, la inversión en nuevas fuentes energéticas y la competitividad del país.

Se trata de un tema complejo que requiere ser abordado
de manera abierta, desapasionada y desvinculada de la política electoral, con inteligencia
y visión de Estado, haciendo
prevalecer las necesidades de
los consumidores en el futuro cercano —pues nos "agarró tarde"— y a la vista de la
experiencia reciente de otros
países.

■

# BUENOS DÍAS Cultura del blablablá



Ronald Matute

JEFE DE

REDACCIÓN

DE LA NACIÓN

fía de un hombre sonriente suele representar al autor de esta columna, escribo estas líneas entristecido por la incontrolable violencia que azota al país. Duele pensar que una balacera apagara la alegría del pequeño Ian Chacón, de 11 años, quien intentó defender a la mamá de unos pistoleros en su casa, en Matina, Limón.

El niño amaba jugar fútbol y soñaba con ser piloto de aviación. Lamentablemente, ahora engrosa la lista de víctimas inocentes de una ola de asesinatos que no parece tener fin. El mismo lunes en que Ian falleció, alumnos del Colegio Técnico Profesional (CTP) de Limón protagonizaron un zafarrancho en las instalaciones de la secundaria. Un video muestra a varias jovencitas intercambiando golpes, patadas, empujones y jalones de cabello en medio de la frenética gritería de otros estudiantes.

Y solo un día después, Loida Villalobos Gamboa, ama de casa de 34 años, fue asesinada a tiros por el esposo enfrente de la hija menor de ambos, de tan solo cinco años. Asusta observar tantos signos de descomposición en tan solo cuatro días, pues evidencian que la paz se nos está escapando de las manos a una velocidad vertiginosa.

Es evidente que la violencia anda desbocada porque no encuentra resistencia en las autoridades llamadas a controlarla ni en las instituciones encargadas de prevenirla ni tampoco en los hogares. El problema es que cada vez que salen a la luz hechos dolorosos nos rasgamos las vestiduras y sacamos el dedo acusador para señalar las culpas de los demás, pero no resolvemos nada.

La razón es muy simple: tenemos una capacidad impresionante para producir cantidades navegables de diagnósticos y proyectos, pero carecemos de determinación para ejecutarlos.

A lo mejor, parte de esa inacción es causada por un sentimiento de indiferencia, porque creemos que el problema es solo de los demás, o porque hemos comenzado a normalizar la situación.

En otros casos, resulta claro que la demagogia, el cálculo político, la incompetencia, los egos y la corrupción atrofian los ya de por sí lentos molinos de nuestro aparato institucional.

A fin de cuentas, vivir en la cultura del eterno blablablá nos está pasando una altísima factura, pues, queriéndolo o no, estamos alimentando a un monstruo que parece tener un apetito insaciable.

rmatute@nacion.com

# Denuncia tardía e incompleta

Fernando Mayorga Castro
INVERSIONISTA

a Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) anunció recientemente, con gran despliegue mediático, la denuncia "contra ignorado" por los graves hechos en la adquisición del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), en Espíritu Santo de Esparza.

Como parte de los cientos de pequeños y medianos inversionistas que confiamos en el BCR, en su SAFI y en el Fondo de Inversión Inmobiliario que adquirió el PEP, no puedo sentirme más insatisfecho. Esta acción es sumamente tardía. Si bien el segundo informe de la Auditoría Interna de la SAFI es de junio del 2023, en el primero, con fecha de diciembre del 2021, los auditores recomendaron a la Junta Directiva del BCR SAFI S. A. solicitar a la Gerencia Corporativa Jurídica del BCR la emisión de "un



Asamblea de inversionistas el 22 de marzo. FOTO CORTESÍA DEL BCR SAFL

criterio sobre la procedencia de presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público contra las personas citadas" en ese informe, que habían "ejecutado procesos y tomado decisiones".

No solamente la Junta Directiva de la SAFI no actuó en ese momento, sino que mantuvo a numerosos funcionarios —mencionados en el informe de la Auditoría— durante año y medio más. Estos nos negaron información a los inversionistas, aseguraron que nada irregular había sucedido y no sé si habrán destruido u ocultado pruebas, porque siguieron ejerciendo sus funciones a pesar de los señalamientos sobre aparentes conductas irregulares.

Hasta mediados del 2023, algunos de ellos fueron despedidos y otros se habían ido por su propia cuenta. El BCR debió actuar en diciembre del

La denuncia es incompleta porque, aunque en diciembre del 2021 se señalaron nombres de presuntos responsables de los hechos irregulares y en junio del 2023 se despidió a algunos de ellos, la denuncia se interpuso "contra ignorado", como si al BCR o a su SAFI no le constara, desde hace casi tres años, quiénes estuvieron detrás del uso incorrecto del dinero de los inversionistas.

La denuncia es insuficiente también porque parece ser solo un descargo de conciencia, que no soluciona el problema de cientos y cientos de inversionistas, algunos de los Los auditores recomendaron a la Junta Directiva actuar en diciembre del 2021

cuales confiaron al BCR SAFI el ahorro de toda su vida, la gran mayoría de ellos adultos mayores que requieren protección y consideración especial del Estado y sus instituciones.

Para ellos, no se ofrece ninguna solución, a pesar de la responsabilidad del grupo BCR y de la Junta Directiva de la SAFI, que, habiendo recibido desde finales del 2021 una completa relación de hechos de su Auditoría Interna, hasta ahora realizan una denuncia penal sin decir una sola palabra de cómo van a reparar el daño causado a los inversionistas por su inacción y falta de supervisión.

Como inversionista, espero respuestas oportunas, completas y satisfactorias, no lo que en esta ocasión hizo la SAFI y su dueño, el grupo BCR.

■

abogado@fernandomayorga.net

28 PÁGINA QUINCE VIERNES 30 DE AGOSTO DEL 2024 / LA NACIÓN

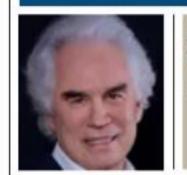

Jorge Woodbridge NGENIERO

1 73 % de la producción de energía eléctrica está concentrada en el ICE y el 76,5 % de las ventas. El 60 % de los costos de la electricidad está en la generación, un 10 % en la transmisión y un 30 % en la distribución.

En el 2023, el gasto por costo variable de generación fue ocho veces mayor, debido a la utilización de hidrocarburos en las plantas térmicas, con su consecuente contaminación e incidencia en el alza de las tarifas.

En mayo, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) acumulaba una deuda cercana a los ¢147.000 millones, que deberán ser reconocidos en las facturas del 2025. Por el lado de la demanda, se prevé un crecimiento de entre un 4,5 y un 5,5 % anual, a raíz de la incorporación de los autos eléctricos y el crecimiento industrial, comercial y habitacional.

Tal crecimiento exige duplicar la producción eléctrica de aquí al 2050, lo cual se traduce en endeudamiento y la necesidad de mayores recursos propios del ICE, algo que no es viable a corto plazo. Para cubrir el incremento de la demanda, se requieren inversiones por \$4.000 millones en infraestructura para la producción, transmisión y distribución.

El Grupo ICE. De marzo del 2023 a marzo del 2024, el margen de utilidades, antes de depreciación, gastos financieros, impuestos y amortizaciones, cayó un 12,6 %; y el margen neto se redujo un 27%, a pesar de la utilidad cambiaria y el apalancamiento que creció.

El ICE atiende a 894.000 clientes y se calcula un crecimiento de los ingresos por el orden del 4 % en el 2024, pero debemos preguntarnos si el ICE, en vista de su estructura de costos, flujo de caja y apalancamiento, es capaz de hacer frente a las necesidades modernas de la sociedad.

También cabe preguntar sobre la conveniencia de mantener un actor dominante como el ICE, que maneja el 73 % de la oferta y el mercado, en momentos en que es preciso atraer inversiones y no hay seguridad de compra, debido a la estructura de compraventa.

Otros factores merecedores de atención son si es lógico que una sola empresa planifique y ejecute los proyectos eléctricos, y si el ICE está realmente libre del control político en una materia tan técnica.

Hasta ahora, la eficiencia de las inversiones del ICE no cuenta con mediciones y los proyectos como Toro III, Balsa Inferior, Reventazón, Valle Central, Chucás y Pirrís costaron más \$1.666 millones, es decir, un 122 % de lo presu-



FOTO: ALONSO TENORIO

# El futuro del ICE

puestado.

El país se ve imposibilitado de competir en la región a consecuencia de sus elevados costos e inversiones. Si queremos mejores precios de la energía eléctrica, debemos abrir el mercado con inteligencia; crear las condiciones para la negociación de precios entre productores públicos o privados y consumidores.

Debe haber un mercado mayorista donde los consumidores negocien precios con vistas a fomentar la eficiencia, la innovación, la competencia, la descarbonización, la sostenibilidad y la buena calidad.

respetando la exclusividad geográfica y la eficiencia, con el apoyo de las empresas municipales, cooperativas y la CNFL, empresas que deben ser responsables de planear, diseñar, construir y operar según tarifas fijadas por la Are-

Al sector privado debe permitírsele comprar y vender en el Mercado Regional Eléctrico (MER) para bajar los costos y promover la competencia. El ICE no perdería su cuota exportadora, ni se exportará si la demanda nacional no está debidamente atendida.

Por otra parte, hay que

La institución enfrenta altos costos e ineficiencia, por ende, abrir el mercado es fundamental

La inversión privada es fundamental en el esfuerzo de descarbonización y ofrecer precios competitivos. Las inversiones privadas no vendrán sin un marco jurídico estable.

### Transmisión y distribución.

En relación con la transmisión eléctrica, lo lógico sería que el ICE mantenga la exclusividad hasta los centros de distribución en alta tensión, ya que por ley le corresponde la planeación, construcción y operación.

En cuanto a la distribución, debería darse en concesión, romper el tope del 15 % de la capacidad instalada establecida para la operación del sector privado en la Ley 7200. No aumentará la productividad si el ICE es juez y parte. Por lo cual deben mantenerse los aportes del SEN, pero impulsar la aprobación del proyecto de armonización que favorece la planificación integral, mantiene el modelo solidario y el papel del ICE como generador, transmisor y distribuidor.

La ley crea la figura del gran consumidor, clave para el sector industrial, que debe competir internacionalmente.

Si diversificamos las fuentes de energía renovable, se reducirán los riesgos de desabastecimiento y el ICE se verá obligado a ser más técnico, menos político y más competitivo en beneficio de los consumidores pequeños y grandes.

El ICE cobrará por su infraestructura para la distribución y transmisión, que significa el 40 % de la tarifa. Esto aumentará sus ingresos.

Bien haríamos en abrir la competencia en la generación eléctrica mediante un esquema de despacho óptimo, operado por un ente técnico neutral, desvinculado de los vaivenes de la política.

Con más jugadores en el campo, habrá competitividad, innovación, diversificación del riesgo, reducción drástica de la emisión de gases de efecto invernadero, transparencia y, ante todo, precios competiti-VOS.

telecomunicaciones Las son el mejor ejemplo de cómo el ICE se transformó sin ver disminuida su importancia institucional. Lo mismo sucederá si más empresas rivalizan por proveer la tecnología 5G.

La competencia, cuando las reglas están claras, es la clave para atraer inversión, crecer económicamente y crear empleo.■

jorge.woodbridge@icloud.com

# RADAR Mejoras electorales



Eduardo Ulibarri PERIODISTA Y ANALISTA

n pocos días, la Sala Constitucional autorizó que el TSE restaure la doble instancia al tramitar denuncias por beligerancia política, y una comisión especial legislativa actuó por partida doble: aprobó reformas al Código Electoral para regular la propaganda política en medios digitales y avaló que se dictaminen a favor las que fortalecerán el sistema de partidos.

Los tres cambios mejorarán la conducción de las elecciones e impulsarán una mayor representatividad. Los dos primeros tendrán impacto inmediato; el otro, diferido, pero muy relevante.

La decisión de la Sala se remonta al 2019, cuando acogió para trámite una acción de inconstitucionalidad contra el esquema adoptado por el TSE en el 2016 que, en apego a la normativa internacional de derechos humanos, estableció una doble instancia para tramitar los casos de beligerancia: la primera, constituida por magistrados suplentes; la de alzada, por titulares. A partir de entonces, suspendió su aplicación. En julio del 2023, la rechazó por la forma. Pocos días después, el accionante corrigió los fallos y la replanteó. La semana pasada falló en contra por el fondo.

En estos cinco años se acumularon 200 denuncias ante el Tribunal, pero todo indica que serán tramitadas con celeridad y, de nuevo, contaremos con un mecanismo eficaz y garantista para combatir la injerencia indebida de funcionarios en procesos electorales.

Las reformas sobre propaganda en las redes, dictaminadas en comisión, no garantizarán, pero sí mejorarán las posibilidades de tener más transparencia sobre su uso y reducir la desinformación en las próximas elecciones.

La iniciativa de mayor calado estructural se refiere a la constitución y cancelación de partidos, en particular los mínimos de adhesiones personales para inscribirlos. Hasta ahora, han sido 3.000 para los nacionales, 1.000 para los provinciales y 500 para los locales. Con el cambio pasarán a porcentajes: un 0,5 % de los respectivos padrones al momento de su constitución, y no menos de 3.000 adherentes en provincias y 1.000 en municipios. Este y otros ajustes promoverán agrupaciones más fuertes, estables y representativas.

Tras un prolongado letargo, al fin hay movimiento en el buen sentido, gracias a la Sala IV, el TSE, los diputados y grupos civiles visionarios. Hay razones para aplaudir.

radarcostarica@gmail.com

# PURODEPORTE

Antonio Alfaro, Jefe de mesa de Puro Deporte Jairo Villegas, Editor de Puro Deporte analfaro@nacion.com

29

www.nacion.com

Triunfo morado y caída del Estelí movieron tabla en Copa Centroamericana



En un difícil partido ante el Municipal de Guatemala, solo los dotes de goleador de Ariel Rodríguez lograron inclinar la balanza. MAYELA LÓPEZ

# Saprissa pone las cosas en su lugar

> Termina como líder de grupo en torneo regional y ahora va por Alajuelense

### Milton Montenegro

milton.montenegro@nacion.com

Son torneos distintos, pero los aficionados morados no hacen diferencia, y en el cierre del partido por la Copa Centroamericana de la Concacaf, contra Municipal de Guatemala, se acordaron de Alajuelense, su rival del domingo y, por qué no, su rival en semifinales del torneo regional si ambos clubes superan los cuartos de final.

Saprissa derrotó a los chapines 1-0 y, con nueve puntos, se quedó con el primer lugar del grupo D. Ariel Rodríguez, en el cierre del primer tiempo, en el minuto 40, marcó el único tanto del encuentro.

Cuando faltaban 15 minutos para concluir el partido, los aficionados ubicados en la gradería sur se sintieron ganadores y empezaron a cantar contra la Liga, dejando claro que van por la victoria. El próximo domingo, en el Estadio Alejandro Morera Soto, el cuadro manudo recibe a los saprissistas, a las 4 p. m.

Pero el juego en el campo tibaseño no fue por el certamen local, sino internacional, contra Municipal, y a Saprissa le costó lograr los tres puntos. Vivió un primer tiempo sufrido, difícil, contra un rival complicado que salió a dejarlo todo en la cancha.

Quien haya pensado que Municipal de Guatemala se iba a encerrar y esperar a los morados se equivocó, porque el cuadro chapín fue al frente cuando tuvo el balón. Al campeón nacional le costó encontrar el camino al gol, y los visitantes en tres ocasiones estuvieron cerca de anotar, pero Esteban Alvarado salió, achicó muy bien y evitó que le marcaran.

Apenas en el inicio, a los tres minutos, Luis Díaz ilusionó a sus aficionados cuando montó un contragolpe, pero falló al definir. Un minuto después, respondió Municipal, y Esteban Alvarado debió achicar a José Martínez, salvando a su escuadra.

Alvarado, al 32, salió al achique y otra vez le tapó a José Martínez. A Saprissa le costó, y para colmo, en 20 minutos, hizo dos variantes: Luis Díaz

sufrió problemas digestivos y Youstin Salas tuvo molestias musculares; ambos debieron salir prematuramente del encuentro.

Las bajas por lesión no son nuevas en un cuadro morado que en la incipiente temporada ya ha visto pasar por la sala de recuperación a jugadores como Mariano Torres, Fidel Escobar, Ariel Rodríguez, Orlando Sinclair, Kendall Waston, Rachid Chirino, Ryan Bolaños, Gino Vivi...

Vladimir Quesada incluso se vio obligado a utilizar en algún momento a Ulises Segura como centrodelantero; muy a pesar del esfuerzo del volante y de la satisfacción manifestada por su técnico, quedó claro que el Saprissa jugaba diezmado y urgido de al menos un refuerzo en ataque.

Desde entonces, llegaron al club los fichajes de Deyver Vega y Óscar Duarte, quienes sin duda tienen calidad para sumarle kilates al tetracampeón, si bien no solventan la necesidad de un artillero más.

Queda claro que Javon East no es el llamado a convertirse en el romperredes; el jamaiquino está cumpliendo con creces en su rol de ir al choque, cubrir la pelota en los linderos

# 1 O SAPRISSA MUNICIPA itulares Titulares

Alejandro Medina

Esteban García

Aubry David

José Mena

Pablo Altán

José Martínez

Alejandro Galindo

Jonathan Franco

Rudy Barrientos

César Calderón

Rotondi (García,

(Barrientos, 88').

D.T.: Sebastián Bini

Cambios: Eduardo

46') y Rudy Muñoz

José Morales

# Titulares Esteban Alvarado Kendall Waston Eduardo Anderson Youstin Salas

Jefry Valverde
David Guzmán
Yoserth Hernández
Mariano Torres
Luis Díaz
Javon East
Ariel Rodríguez

DT: Madimir

D.T.: Vladimir Quesada Cambios: Kliver Gómez (Díaz, 19'), Fabricio Alemán (Salas, 20'), Ryan Bolaños (Valverde, 46'), Fidel Escobar (Hernández, 60') y Deyver Vega (Rodríguez, 60').

odríguez. artínez al centro,

Gol: 1-0 (40'): Ariel Rodríguez.

Árbitros: Filiberto Martínez al centro, asistido por Óscar Barrera y José Antonio Mangandi. Cuarto árbitro: Ismael Cornejo todos de El Salvador.

Estadio: Ricardo Saprissa, 6:06 p.m.

del área, pivotear, prolongar o servirla para que el hombre gol defina. Anoche lo volvió a hacer y, esta vez, su labor fue aprovechada.

Parecía que el primer lap-

#### **Posiciones** MINATORIAS DE CONCACAF J G E P GF GC DIF PTS 4 3 1 0 4 1 3 10 2. Motagua 4 2 1 1 9 6 3 7 3. Diriangén 4 2 1 1 4 3 1 7 4 1 0 3 4 8 -4 3 5. San Francisco 4 0 1 3 3 6 -3 1 Grupo B 1. Alajuelense 4 4 0 0 11 6 5 12 2. Comunicaciones 4 2 1 1 5 4 1 7 3. Marathón 4 2 0 2 4 5 -1 6 4. Alianza 4 1 0 3 6 6 0 3 4 0 1 3 6 11 -5 1 5. Firpo Grupo C 1. Águila 2. Antigua 4 2 2 0 7 3 4 8 3. Olimpia 4 2 1 1 10 4 6 7 4. Independiente 4 1 0 3 2 8 -6 3 4 0 0 4 3 16 -13 0 5. Port Layola Grupo D Saprissa 4 3 0 1 10 4 6 9 4 2 1 1 6 3 3 7 2. Real Esteli 3. Municipal 4 1 1 2 4 4 0 4

so culminaría con el 0-0, pero al minuto 40, Ariel Rodríguez aprovechó el pase de Javon East y sacudió las redes. Bien por Ariel, quien hizo lo que no lograron los atacantes adversarios: anotar, no fallar, no perdonar.

5. Guanacasteca 4 1 1 2 3 9 -6 4

4 1 1 2 4 7 -3 4

4. Managua

El segundo tiempo no cambió; la tónica fue la misma. Por momentos, Saprissa buscó ir al frente, pero Municipal no se dejó y buscó el empate. Hay que ser claros, no lo encontró gracias al buen desempeño de Esteban Alvarado.

En el minuto 70, Municipal tuvo la oportunidad de empatar, tras un error de Deyver Vega, quien tiró el balón atrás y lo dejó en los pies de un jugador visitante. El futbolista encaró, pero Esteban salió, aguantó y atrapó la pelota tras el disparo. Antes, en el minuto 66, Mariano Torres cobró un tiro libre, el portero rechazó, y el contrarremate lo tomó Fidel Escobar, quien estrelló la pelota en el vertical.

Los minutos de juego cayeron bien al argentino, quien no ha tenido el arraque de campaña soñado. Arrastrando molestias y ahora la suspensión de cinco partidos en el campeonato local, nada mejor que ser parte de un triunfo morado. Aunque no deslumbró, tampoco lo hizo mal. Castigado a ver desde afuera el clásico del próximo domingo, Torres podría ilusionarse con un desquite cercano, si Alajuelense y Saprissa se topan en las semifinales centroamericanas.

De momento, Saprissa dejó las cosas en su lugar. Con nueve puntos, logró el primer lugar del grupo D, pasó a los cuartos de final, y Municipal, que lo intentó, no pudo más que bajar la guardia en los minutos finales.

30 PURO DEPORTE VIERNES 30 DE AGOSTO DEL 2024 / LA NACIÓN



# Entrada gratuita a clásico femenino

REDACCIÓN. Las leonas de Alajuelense recibirán a Saprissa FF hoy a las 8 p. m. con entrada gratuita en el Morera

Soto, mientras que el domingo, a las 4 p. m., será el clásico entre el cuadro rojinegro, a cargo de Alexandre Guimaraes, y el equipo morado de Vladimir Quesada. Después de tres jornadas en el Torneo de Clausura 2024 del fútbol femenino, las heptacampeonas marchan en el primer lugar con siete puntos, seguidas por Saprissa y Sporting con una unidad menos. Puerto Viejo y Pococí tienen cinco puntos, Dimas Escazú registra cuatro. Aún no puntúan Tsunami Azul y Pérez Zeledón.



juelense femenino, que hoy recibe a Saprissa. MAYELA LÓPEZ

# Jornada del Torneo de Apertura hoy

REDACCIÓN. La fecha 8 del Apertura se inicia hoy. A las 7 p. m., Sporting recibe a San Carlos (Tigo), y a las 8 p. m. Santa Ana juega contra Liberia (FUTV). Mañana, Cartaginés recibe a Puntarenas, a las 6 p. m. (FUTV), y Santos a Herediano (8 p. m., Tigo). Para el domingo, Alajuense vs. Saprissa, a las 4 p. m. (FUTV), y Pérez Zeledón vs. Guanacasteca a las 7 p. m. (FUTV).

# Las Palmas iguala ante Real Madrid

MADRID/AFP. Un decepcionante Real Madrid empató a un gol en su visita a Las Palmas ayer y, en tres jornadas disputadas, acusa ya un retraso de cuatro puntos con respecto al Barcelona. Vinicius igualó de penal (69) el tanto de Alberto Moleiro para los canarios (5). Luego del empate en la primera jornada en Mallorca, el Real Madrid suma 5 puntos, por los 9 del Barcelona.

CHAMPIONS LEAGUE

# Jeyland Mitchell enfrentará a los gigantes del fútbol

> Feyenoord conoció ayer a sus rivales, incluido el Bayern Múnich y el City

### Cristian Brenes y AFP

cristian.brenes@nacion.com

El sueño de Jeyland Mitchell en Europa apenas comienza a verse como una realidad, pero, de entrada, cumplirá la fantasía de todo futbolista y enfrentará a clubes gigantes en la Champions League. Con el nuevo formato, cada equipo disputa ocho partidos de inicio y el Feyenoord conoció a sus rivales.

El equipo del tico será local ante el Bayern Múnich y el Bayer Leverkusen de Alemania; también, frente al Salzburgo de Austria y el Sparta Praga de República Checa. Mientras que le tocará visitar al Manchester City de Inglaterra, al Benfica de Portugal, al Lille de Francia y al Girona de España. Es decir, al costarricense le tocaría marcar a figuras del calibre de Harry Kane, Leroy Sané, Thomas Müller o Jamal Musiala del Bayern. Así mismo, se verá las caras con el gran plantel que conformó Xabi Alonso en el Leverkusen para ganar la Bundesliga.

El defensor también experimentaría la sensación de plantarse en el Etihad Stadium del City, para chocar contra Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva y compañía. La salida al campo del Girona plantea otro reto para nunca olvidar, si se toma en cuenta que este rival fue la sensación en la pasada liga española.

Jeyland aún no debuta con el Feyenoord, pero se espera que para el inicio de la Champions esté listo y con ritmo. Este certamen empezará el próximo 17 de setiembre, pero la UEFA ratificará las fechas y los horarios hasta el sábado.

Nuevo formato. El nuevo formato de la Champions League

se estrenará con una primera fase con duelos entre varios de los clubes más potentes de Europa, con Liverpool-Real Madrid, Barcelona-Bayern Múnich y Manchester City-Inter como algunos de los principales duelos del torneo.

El torneo más prestigioso de clubes estrena sistema de competición, con 36 equipos participantes (cuatro más que con el antiguo formato) y en el que cada uno de ellos jugará contra ocho rivales, según el sorteo realizado este jueves en Mónaco.

Los 36 clubes pelearán por estar los más arriba posible en una tabla de clasificación unificada para avanzar a octavos de final, según el llamado sistema suizo, a menudo utilizado en torneos de ajedrez.

Con la primera fase ampliada de seis a ocho jornadas, se disputarán dos fechas en enero, cuando con el formato anterior acababa en diciembre. El número de partidos pasa de 96 en la antigua fase de grupos,



Jeyland Mitchell realizó la pretemporada con el Feyenoord de Países Bajos, pero aún no debuta con su nuevo club. CORTESÍA

a los 144 en la nueva.

Los ocho que sumen mayor puntuación entre los 36 clubes participantes sellarán el boleto a octavos de final, a partir de los cuales el formato de la competición seguirá siendo el mismo de antaño.

Pero habrá una ronda de play-off en la que los equipos que concluyan entre los puestos 9.º y 24.º deberán ir a una eliminatoria a doble partido de la que saldrán los otros ocho equipos en octavos.

Y los 12 últimos equipos en esa clasificación serán eliminados por completo, sin posibilidad de derivar a la segunda competición europea, la Europa League, como era el caso en el pasado. ■

COPA CENTROAMERICANA DE CONCACAF

# Guanacasteca dice adiós con triunfo histórico ante Real Estelí

### Fanny Tayver M.

fanny.tayver@nacion.com

Guanacasteca se despidió de la Copa Centroamericana, un torneo en el que pagó su "novatada", como confesó el propio Yosimar Arias, pero la alegría de saborear las mieles de la victoria contra el Real Estelí no tiene precio.

En sus 51 años de historia fue la primera vez que el club nicoyano compitió a nivel internacional. El triunfo de 1-0 con un penal de Johan Venegas, cobrado en el minuto 80, provoca que la ADG se marche con la frente en alto.

Así lo quería Yosimar Arias y también era la intención de todos los jugadores. En Guanacasteca reconocen que en términos generales, la experiencia no fue buena, en medio de varios problemas que arrastra el club y que detonaron la salida del técnico boliviano Mauricio Soria.

Pero a la vez, lo vivido en los partidos contra Saprissa, Municipal, Managua y Real Estelí resultó de crecimiento para todos, aparte de la satisfacción del último resultado, de ese triunfo histórico.

Guanacasteca queda con el sinsabor de que podía hacer las cosas mucho mejor, pero de una vez se plantea el firme propósito de regresar al torneo regional.

El equipo costarricense llegó a su último partido en la fase de grupos cargando el peso de la eliminación sobre su espalda, pero nadie en la ADG pensaba en que ese juego de la despedida era un mero trámite en el Estadio Edgardo Baltodano, en Liberia.

Guanacasteca recibió a ese Real Estelí que desde el año pasado se convirtió en la pesadilla del Saprissa. Ganarle al "Tren del Norte" se pensó como un lindo propósito, algo que podría generarle mucha confianza al equipo nicoyano.

El juego no resultó nada fácil, porque el cuadro nicara-



Johan Venegas marcó el gol de la victoria de Guanacasteca contra Real Estelí en el Estadio Edgardo Baltodano. ADG / LEO HERNÁNDEZ

güense sabe bien lo que hace y se dedicó a manejar los tiempos del partido. Primero dejó que los locales tomaran la iniciativa, pero el partido tenía un trámite discreto.

Byron Bonilla lo intentó en táctica fija, pero no se mostró tan efectivo como en otros parel Real Estelí se tornaba más peligroso, tomando en cuenta que los nicaragüenses tendían a acelerar, porque asegurar el primer lugar del grupo formaba parte de sus planes. Sin embargo, la victoria histórica fue para Guanacasteca. ■

#### Esteban Valverde

esteban.valverde@nacion.com

extendida en mucho tiempo. El entrenador no se anduvo con tapujos y habló de todo: el Saprissa, su plan a mediano plazo y la visualización que tanto él como la dirigencia de Real España tienen de impulsarlo como un futuro seleccionador de Honduras, cuando Reinaldo Rueda finalice su paso por el país.

#### --¿Le sorprende el arranque del Real España?

—Arrancar bien era importante, pero debíamos superar la juventud del equipo. La liga es nueva para mí. Al final, encontramos un excelente plantel con muchos deseos de trascender y hemos hecho una estructura de juego mucho más segura defensivamente.

# --¿Necesitaba respirar un nuevo aire?

No diría que había un ciclo terminado, aunque mucha gente podría pensar que habíamos ganado mucho. Sinceramente, yo quería otros retos, porque ya dirigí en Bolivia y selecciones nacionales con Puerto Rico. Me faltaba esa espinita de dirigir en Centroamérica y, bueno, se dio acá en un buen equipo.

#### --¿Está listo para un proceso de selección nacional?

—Al margen de lo que se ha ganado, porque sé que la gente pensará en eso para una selección, tengo casi 20 años dirigiendo. He pasado por diferentes experiencias en selecciones, finales de Concacaf, Copa Sudamericana, entre otros. Tengo las herramientas para dirigir a un seleccionado nacional. Si es el de Costa Rica, en buena hora, pero, si no, donde nos den la oportunidad. Yo quiero esa oportunidad, ese reto. Estoy listo; la experiencia y lo que hemos vivido indican que estamos bien preparados.

--En el Real España lo quie-



REAL ESPAÑA

# Jeaustin Campos, técnico del Real España

# 'Guardar rencor en el fútbol es perder tiempo porque uno puede volver'

DT habló sobre denuncia de racismo y sobre cómo se 'maneja' Saprissa

### ren a largo plazo.

-Hasta ellos mismos me han hablado de la posibilidad de que, en un futuro cercano, tengamos una oportunidad en la selección de Honduras.

#### --La situación que vivió, por la denuncia de racismo, ¿le cerró puertas en Costa Rica?

No, por el contrario. En los pasillos del fútbol se sabía qué había pasado y se conocía el circo que se armó. Todos sabían lo que había sucedido. Más bien, unos seis clubes estuvieron interesados. Les agradezco mucho, aunque al final queríamos un proyecto a nivel internacional. Antes de dirigir la última vez a Saprissa, ya queríamos dirigir afuera para sumar experiencias. Quería este reto.

# --¿Todavía siente cariño por Saprissa?

-Cuando uno se vuelve profesional, se acomoda. Si necesita que su equipo de niño o de jugador no gane, pues que no gane. Hay un dicho que dice: "Me sigue gustando el río, aunque las corrientes no sean

las mejores". Te lo traduzco en limpio: yo agradezco mucho a la institución, pero no estoy de acuerdo con cómo se maneja. No por lo que yo viví, sino por otras situaciones que también creo que no se manejan adecuadamente, pero, bueno, es mi opinión y no creo que eso les importe.

"Al final, guardar rencor en el fútbol es perder el tiempo, porque uno puede volver en cualquier momento. Lo mismo con Herediano. Yo hablo mucho con Jafet Soto y tengo una buena relación".

el arco apuntando hacia arriba, lo cual no está permitido.
Luego, el enganche del disparador se rompió y la flecha salió sin control, lo que resultó en otra amonestación.

Por todo eso, solo pudo disparar sus primeras 36 flechas.
Roberto Hernández, técnico de Quesada, dijo que el

nico de Quesada, dijo que el atleta estaba muy afectado, pues hizo un gran esfuerzo para mantener un buen nivel, pero la falla mecánica acabó con todas sus ilusiones.

**DIEGO QUESADA** 

se ensaña

Juan Diego Villarreal

jvillarreal@nacion.com

Mala fortuna

con atleta en

**Paralimpicos** 

El atleta de tiro con arco Die-

go Quesada no tomó vacacio-

nes en su trabajo este año con

el fin de prepararse para los Juegos Paralímpicos París 2024. Incluso, pagó de su pro-

pio bolsillo los campamentos

que realizó en San Salvador,

con el objetivo de practicar

tuna se ensañó con el tico,

quien ayer quedó fuera de las

justas parisinas por un pro-

blema en su arco. Quesada

no pudo terminar la primera

ronda y, además, quedó fuera

de la modalidad por equipos,

en la que debía competir jun-

vertencia por su postura al

lanzar la flecha, ya que tenía

Primero, recibió una ad-

to a Pilar Riveros, el lunes.

No obstante, la mala for-

en un polígono oficial.

Hoy, Pilar Riveros enfrentaba a la australiana Melissa Anne Tanner a las 2:42 a. m., hora de Costa Rica, en la ronda eliminatoria.

La nadadora Camila Haase competía en las eliminatorias de los 100 metros pecho de la categoría SB8 (nadadores con ausencia parcial de una extremidad) a las 3:32 a. m. En caso de avanzar a la final, volverá a la piscina a partir de las 12:12 p. m.

Por otra parte, José Pablo Gil, en tenis en silla de ruedas, enfrentaba a las 4 a.m. al estadounidense Conner Stroud, quien ocupa la posición número 31 en el ranquin de la Federación Internacional de Tenis (ITF).

Antes de este viernes, Gil y Stroud se habían enfrentado seis veces, con un balance favorable para el tico, quien ganó cinco de esos duelos y perdió el otro.

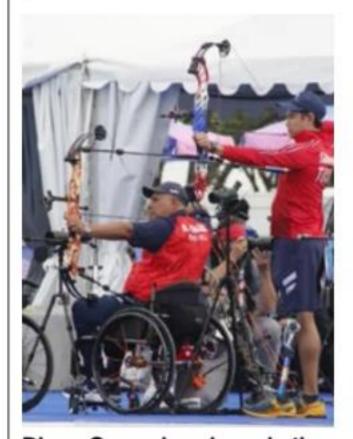

Diego Quesada solo pudo tirar en la primera ronda, por una falla en su arco. OLMAN MORA

TIRO CON ARCO EN PARALÍMPICOS

# Pilar Riveros clasifica a la segunda ronda

### Juan Diego Villarreal

jvillarreal@nacion.com

Con una enorme sonrisa y orgullosa de su presentación, la atleta Pilar Riveros se clasificó en la décima posición de la primera ronda de tiro con arco en los Juegos Paralímpicos París 2024.

Pilar concluyó ayer con una puntuación de 681 unidades en su debut en las justas, lo que constituye su mejor marca personal y, además, récord nacional. En esta primera ronda se ordenaron las llaves para la eliminación directa de hoy.

En sus primeros 36 disparos, la tica contabilizó 404 puntos y finalizó en el sexto lugar, demostrando buena puntería y nervios de acero para colocarse entre las 16 mejores del mundo y empezar a consolidar su posición en el evento. En total, lanzó 72 fechas a una distancia de 50 metros.

La siguiente ronda será un nuevo reto para la tica, debido a que será de eliminación directa. Enfrentará a Melissa Anne Tanner, de Australia, quien terminó en el puesto 23. Su duelo será a partir de la 2:42 a. m., hora de Costa Rica.

"Estoy muy contenta porque tiré muy bien y pude romper mi récord personal. Mi anterior marca era de 569 puntos, y terminamos el primer día



Pilar Riveros Ledesma no pudo ocultar su felicidad al debutar en los Juegos Paralímpicos París 2024. OLMAN MORA

con 681 puntos tras la primera ronda.

"También mejoré en la primera parte de la competencia, donde sumé 346 puntos, mientras que mi anterior marca era de 335. Me siento muy afortunada por estar aquí y por lograr mis objetivos", comentó Riveros al Comité Paralímpico.

Roberto Hernández, entrenador de Pilar, aseguró que ella estaba un poco nerviosa y emocionada al principio, pero pudo enfocarse y disfrutarlo.

# PURO DEPORTE

VIERNES 30 de agosto del 2024

→ Panorama en la Copa Centroamericana de Concacaf

# Liga y 'S' podrían cruzarse en semifinales de la región

Manudos, morados y florenses acaban líderes de grupos tras primera fase

#### Fanny Tayver M.

fanny.tayver@nacion.com

Empieza la cuenta regresiva para el primer clásico nacional del Torneo de Apertura 2024 entre Alajuelense y Saprissa, que será este domingo, 1.º de setiembre, a las 4 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela.

Pero, desde este momento, en el panorama aparece la posibilidad de otro pulso de ida y vuelta entre rojinegros y morados, en el plano internacional.

Para que ese doble clásico costarricense se presente en las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf, el equipo de Alexandre Guimaraes primero tendrá que superar la serie de cuartos de final contra Comunicaciones de Guatemala.

Mientras que la S de Vladimir Quesada debe hacer exactamente lo mismo contra Antigua de Guatemala, que anoche empató 1-1 contra Olimpia de Honduras, en el Estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa.

Si los equipos que reúnen a las aficiones más numerosas del país lo hubiesen tratado de cuadrar, posiblemente no habrían podido. Todo fue cosa del destino y del fútbol, porque si algo tiene este formato del torneo regional es que resulta prácticamente imposible escoger rival.

Tanto en la Liga como en Saprissa dirán que van paso a paso, pero es un hecho que entre su planificación siempre les gusta conocer el panorama completo.

Pensando en positivo, el



Si Alajuelense y Saprissa superan los cuartos de final, los capitanes Celso Borges y Mariano Torres podrían protagonizar un duelo interesante en la Copa Centroamericana. JOHN DURÁN

clásico nacional podría concretarse en semifinales, pero si los dos exponentes ticos caen al peor escenario y pierden sus series de cuartos de final, se toparían en la repesca en una última oportunidad de acceder a la Copa de Campeones de Concacaf.

Los clasificados. El reglamento de la Copa Centroamericana estipula que los dos primeros lugares de cada grupo avanzan en el torneo; los líderes se ordenan del 1 al 4 según su rendimiento, y los segundos se ubican del 5 al 8.

También se estipulan los

emparejamientos: 1 vs. 8; 4 vs. 5, 2 vs. 7 y 3 vs. 6. Esos emparejamientos se traducen en los duelos Alajuelense vs. Comunicaciones, Saprissa vs. Antigua, Águila vs. Real Estelí y Herediano vs. Motagua.

Para las semifinales, se toparán los vencedores de las series Alajuelense-Comunicaciones vs. Saprissa-Antigua, y los ganadores de los duelos Águila - Real Estelí vs. Herediano - Motagua.

Superar los cuartos de final se convierte en uno de los propósitos para los equipos que continúan con vida en la Copa Centroamericana, porque eso implica que de forma automática accederán a la Copa de Campeones de Concacaf, aparte de continuar en la lucha por la corona regional.

Los equipos que pierdan en la próxima ronda, irán a un repechaje para buscar uno de los últimos dos pases a la Concachampions.

Calendario estimado. Concacaf emitirá pronto el calendario oficial con los días y las horas de los partidos venideros en la Copa Centroamericana.

Sin embargo, se sabe que los choques de ida de los cuartos de final se jugarán entre el **EMPAREJAMIENTOS** 

# Copa regional

# Cuartos de final

- Alajuelense vs. Comunicaciones
- Saprissa vs. Antigua
- Aguila vs. Real Estelí
- Herediano vs. Motagua

24 y el 26 de setiembre; mientras que los duelos de vuelta se disputarán entre el 1.º y el 3 de octubre.

Recuerde que Alajuelense, Águila, Herediano y Saprissa cerrarán estas series en casa, por ser los ganadores de sus grupos.

En la agenda de Concacaf se señala que las semifinales y los partidos de repechaje se efectuarán entre el 29 y el 31 de octubre; mientras que los juegos de vuelta se programarán entre el 5 y 7 de noviembre.

El partido de ida de la final será entre el 26 y el 28 de noviembre; mientras que el campeón de Centroamérica recibirá su corona entre el 3 y el 5 de diciembre.

Una curiosidad más. Alajuelense y Saprissa irán a Guatemala prácticamente de manera simultánea.

Después de ese cierre de infarto en el que el Antigua consiguió su clasificación, se corroboró que para los partidos de ida de los cuartos de final, tanto rojinegros como morados tendrán que ir a territorio chapín casi en los mismos días.

Los equipos ticos podrían hasta toparse en el aeropuerto, al igual que los aficionados de la Liga y la S.

Algo que merece una distinción especial es que de los cuatro clubes costarricenses, tres avanzaron y lo hicieron como líderes de su grupo en la Copa Centroamericana. ■

# Alajuelense se deja un botín millonario

### Fanny Tayver M.

fanny.tayver@nacion.com

Alajuelense se convirtió en el único equipo que alcanzó un rendimiento del 100% en la fase de grupos de la Copa Centroamericana. Al igual que en la edición anterior, los rojinegros se apoderaron del premio económico de la Concacaf para el mejor líder.

Ese botín se traduce en \$40.000, poco más de ¢20 millones, que la Concacaf le entrega al club que cierra la fase de grupos en el primer lugar. Ese dinero fresco ingresará a las arcas de la Liga.

Un incentivo económico es importante para cualquier club y la Liga se endosó ese premio por segundo año consecutivo. En cuartos de final, los campeones centroamericanos se enfrentarán contra Comunicaciones de Guatemala.

En la víspera del partido entre la Liga y los cremas por la fase de grupos, que acabó con triunfo rojinegro 2-1, Alexandre Guimaraes dejó ver que a la Liga le seducía el premio económico y otros beneficios.

"Sabemos bien que Concacaf ha estimulado este torneo premiando al que llegue a esa posición y el hecho de nosotros, en un grupo tan difícil, como es el nuestro, estar a un partido de poder terminar en ese primer lugar sí que es un estímulo muy importante para el club. Así también uno lo ha percibido entre la dirigencia y los aficionados, que han acompañado en el equipo en los dos partidos que tuvimos en El Salvador", respondió Guima.

Añadió que puede ser un estímulo interesante, porque después hay una fase donde también Concacaf tiene retribuciones muy buenas. La Confederación va repartiendo dinero a los clubes conforme avanzan, para sus gastos.



Alajuelense fue el único equipo que ganó sus cuatro partidos en la fase de grupos. MAFAEL PACHECO